Palacios campeón Se consagró invicto en Alemania con el Bayer Leverkusen. **DEPORTIVO** 



La catarsis de Tini Apuntó contra Tinelli, que no respondió sobre el conflicto con su papá. P.36



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.152, PRECIO: \$ 1.400,00 EN C.A.B.A. Y GBA - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES. EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 46.

Lunes 15 de abril de 2024

## Irán frena los ataques, pero para Israel el conflicto sigue

Después de su bombardeo, el régimen dice que "el caso puede considerarse cerrado". Para Tel Aviv, el choque "no terminó". EE.UU. avisa que no participará en ninguna represalia militar contra Irán.

Al cabo de una cumbre urgente para decidir su réplica, el gobierno israelí advirtió anoche que analiza los pasos a seguir después de la agresión iraní a su territorio. Los analistas dicen que la decisión no se tomará en un día. También influye la creciente presión de Estados Unidos: en un diálogo telefónico Joe Biden le anticipó a Netanyahu que no será parte de ninguna represalia militar contra el régimen iraní. En Brasil, la comunidad judía local consideró "lamentable" y "frustrante" la posición de Lula al que acusó de "ponerse del lado de Teherán". P.3

#### **OPINIÓN**

#### CARLOS PÉREZ LLANA

Señales de una pausa en una disputa que sigue agravándose

#### **ANÁLISIS**

#### MARCELO CANTELMI

Los significados de la ofensiva iraní y el grave peligro sobre lo que viene



Abrazo y apoyo. Javier Milei y el embajador de Israel, Eyal Sela, anoche en la Casa de Gobierno, por la crisis en Oriente Medio.

## Milei ratifica su alineamiento con Tel Aviv: invitó al embajador de Israel a la reunión del Comité de Crisis

Tras anticipar su regreso desde Estados Unidos, el Presidente reunió de urgencia al Gabinete para analizar la situación en Oriente Medio. El encuentro arrancó con un informe del embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, que repasó los ataques de Irán a su país. Es un gesto más del Gobierno a Tel Aviv. P.7

#### Lijo: la mayoría de los senadores no se define sobre su polémica promoción

A la espera de que el Gobierno envíe al Congreso los pliegos del cuestionado Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla para integrar el Tribunal, ningún bloque de la Cámara alta se ha pronunciado todavía al respecto. El grueso de los 72 senadores -se necesitan 48 para aprobar los pliegosesquiva la definición sobre Lijo, cuya candidatura está promovida por el ex presidente y actual miembro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Hay discrepancias en la UCR, el PRO y el propio bloque de La Libertad Avanza. Desde el kirchnerismo mantienen el hermetismo. P.12

#### Caputo viaja al FMI en busca de fondos frescos para aliviar el cepo

Va a Washington con parte de su equipo. Mantendrá también reuniones con bancos y fondos de inversión. El objetivo del ministro es conseguir plata fresca para atenuar el cepo y flexibilizar pagos al exterior por importaciones. P.16

#### Rematan en Rosario autos de alta gama secuestrados a los narcotraficantes

Desde coches de colección y camionetas de lujo hasta la moto de Terminator formarán parte de la primera subasta pública de vehículos decomisados al narcotráfico, según anunció el gobierno de Santa Fe. P.34 Sumario CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

## No maten al mensajero





Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



De todas las vocaciones del hombre, el **periodismo** es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación

de los datos, la interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar cien veces antes de informar; esos son los verbos capitales de la profesión más arriesgada y más apasionante del mundo".

Lo dijo Tomás Eloy Martínez, uno de los periodistas y escritores más brillantes que la Argentina dio al mundo, y sigue tan vigente ahora como entonces, varias décadas atrás. Porque lo que describió es nada más ni nada menos que la esencia del periodismo, más allá de los formatos o las plataformas en que se lo ejerza.

En un trabajo titulado "A Test on the News" (algo así como "Un examen sobre las noticias"), el dos veces ganador del Premio

Pulitzer Walter Lippman y quien sería después editor en The New York Times, Charlez Merz, postularon que "declaraciones provenientes de gobiernos o círculos cercanos al gobierno así como de líderes de movimientos políticos no pueden ser tomadas como hechos comprobados por la prensa independiente".

El miércoles pasado, en plena reunión de la comisión de Juicio Político, se cortó abruptamente la transmisión de Diputados TV. Era la reunión en la que la diputada libertaria Marcela Pagano acababa de ser elegida titular de la comisión, presuntamente con el visto bueno del presidente Javier Milei. La misma reunión que, a instancias de Karina Milei, levantó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, un minuto antes de la hora convocada para el inicio. La misma que el propio Menem desconoció y volvió a convocar para este jueves. La misma que terminó con el bloque de La Libertad Avanza partido.

Al día siguiente, mientras estaba explicando al aire de Diputados TV lo sucedido, la periodista Laura Serra anunció en cámara que le acababan de pedir por el auricular que dejara de hablar del tema. Antes y después de estos hechos, el Presidente volvió a emprenderla contra el periodismo y contra periodistas, con descalificaciones, insultos y denuncias varias.

"Preguntar, indagar, conocer, dudar. Los verbos capitales de la profesión más arriesgada y más apasionante del mundo"

(Tomás Eloy Martínez)

Como hablar de "ensobrados" pero sin dar nombres, decir a sus funcionarios que "hay medios a los que no hay que ir" poniendo el acento en la pregunta del entrevistador y no en la responsabilidad por sus dichos de quien da la respuesta, alegrarse por la potencial quiebra de un medio o calificar de la manera más dura a quienes no sostienen sus

exactas ideas, considerándolos directamente enemigos o miembros de la casta que "no la ven". Ayer mismo, en un reportaje que concedió al estadounidense Ben Shapiro, dijo que "la peor cloaca del Universo está en los medios argentinos".

Atacar a periodistas, además de todo, puede ser un mecanismo eficaz para alentar la autocensura, ante el temor del escrache público o del de ejércitos de trolls, difamando y calumniando amparados en el anonimato que favorecen las redes sociales, con su capacidad de viralización: no importa cuánto se desmienta, algo ya quedará instalado.

En un país tan agrietado, después de dieciséis años de kirchnerismo, lo que se necesita no es precisamente una grieta nueva, ni seguir hablando en términos de "conmigo o en mi contra", amigo o enemigo, casta o puro. Gran parte del enorme caudal de votos que cosechó el Presidente en el balotaje buscaba terminar con eso. Ojalá no sea una nueva oportunidad perdida.

#### EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

#### Leonardo Cositorto Acusado de estafa.



Indefendible

Acaba de cumplir dos años de cárcel en la prisión cordobesa de Bouwer. Lo acusan de encabezar una asociación ilícita que devino en una estafa del estilo Ponzi. Sin embargo, se desentiende de las imputaciones y cuestiona a la Justicia, además de acusar a sus ex socios por haberlo estafado. Increíble. Sociedad





Tiempo de descuento

Empieza hoy la selección de jurados para el juicio contra Trump por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral 2016. Sin embargo lo que para cualquier candidato (otra vez) a la Casa Blanca sería un descrédito, parece sumarle chances al republicano para las elecciones. El Mundo

Dibu Martínez Arquero argentino.

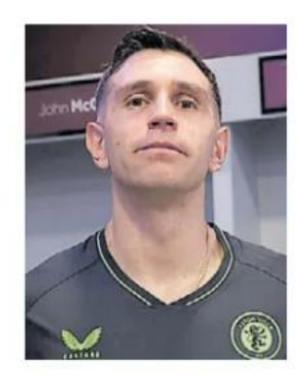

wschmidt@clarin.com



El arquero campeón del mundo volvió a lucirse ayer en la Premier League, para el Aston Villa. Tuvo varias ataiadas clave (una de ellas con los pies, un clásico recurso del Dibu) para sostener una victoria de su equipo de visitante frente al Arsenal, que se jugaba la punta. Quien festejó fue el Manchester City. Dep.

HUMOR

#### Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA



#### Horizontales

 Ponen un producto a la venta en promoción. 6. (– Julio César Augusto) Segundo emperador roma-no (14-37).
 7. Prefijo privativo.
 7. Hermana religiosa.
 7. Propio del nódulo.
 7. Contienda.
 7. Símbolo del rutenio. 16. Ave paseriforme originaria de Australasia. 18. Propia del asno.

#### Verticales

 Organización del Tratado del Atlántico Norte.
 Coloquialmente, que simula finura y delicadeza. Símbolo del exabyte. 4. Suden intensamente.
 Usuario de redes sociales que publica mensajes provocativos con el fin de molestar, llamar la atención o boicotear la conversación. 6. Encolerizaron. 7. Negación. 12. Capital de Timor Oriental. 13. Cada uno de los caracteres de la antigua escritura escandinava. 16. (Ni fu ni –) Expresión usada para indicar que algo es indiferente. 17. Apócope de mío. Solución

Horizontales: 1. Ofertan. 8. Tiberio. 9. An-. 10. Sor. 11. Nodular. 14. Lid. 15. Ru. 16. Filemón. 18. Asinina. Verticales: 1. OTAN. 2. Finolis. 3. EB. 4. Resuden. 5. Trol. Airaron. 7. No. 12. Dili. 13. Runa. 16. Fa. 17. Mi.

Tema Del Día CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### La crisis en Oriente Medio



Análisis. El gabinete de guerra de Israel, ayer, en plenas discusiones sobre qué tipo de réplica contra Irán ejecutará. Hasta anoche no había alcanzado ninguna decisión. EFE

## Israel advierte que el choque con Irán "no ha terminado", pero EE.UU. le exige que evite una réplica militar

Biden le reclamó a Netanyahu que no ataque a Teherán en reacción al bombardeo del sábado. Los iraníes dicen que no volverán a golpear. Se estima que la respuesta israelí no sería inmediata.

TEL AVIV Y WASHINGTON. ESPECIAL PARA Clarin

Tras una cumbre urgente para decidir cuál será la réplica al ataque iraní, el gabinete de guerra de Israel advirtió anoche que el choque con Irán, ahora en grave escalada, "no terminó", pese a los mensajes en ese sentido de Teherán, que da por cerrado este capítulo. La decisión final sin embargo no se decidirá en un día, afirman los analistas. Existe, además, una decisiva presión a la contención por parte de EE.UU.

La potencia persa defiende que actuó en reacción a la destrucción por la fuerza aérea israelí de su sede diplomática en Damasco-es decir, legalmente su territorio- y advirtió al gobierno de Benjamín Ne- No hubo víctimas fatales, salvo una descartado la posibilidad de gol- muy cuestionada de la guerra en

tanyahu que evite reaccionar militarmente y "no hacer más tonterías", según sostuvo. Antes había indicado como "suficiente" el bombardeo que calibró con horas de aviso previo para, aparentemente, facilitar la defensa de su adversario y con comunicaciones vía Turquía con EE.UU. señalando que sería un golpe limitado. En esa línea el presidente Joe Biden le reclamó a Israel que responda con una acción diplomática (ver pág. 4)

"El caso puede considerarse cerrado", anunció la misión iraní ante la ONU en un mensaje publicado tres horas después del lanzamiento de unos tres centenares de drones y misiles que Israel y sus aliados derribaron casi en su totalidad.

niña herida por un trozo de proyectil golpeado por las antiaéreas. Tampoco daños importantes.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió que cualquier acción "imprudente" de Israel y sus aliados conducirá a una "repuesta más fuerte" de la República Islámica. El jefe del Estado Mayor persa indicó que las autoridades iraníes habían "enviado un mensaje a Washington advirtiendo que, si cooperaban con Israel para sus posibles próximas acciones, sus bases ya no serán seguras". Los contactos entre EE.UU. fueron confirmados este domingo por la Casa Blanca.

Después del ataque, las autoridades israelíes no revelaron sus intenciones, pero antes no habían pear en territorio iraní, probablemente apuntando a instalaciones militares o nucleares, según estimaron los expertos.

"Por el momento no tengo intención de añadir más detalles al respecto", interrumpió por la tarde el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, cuando se le preguntó sobre los próximos pasos. Durante la noche, con el ataque aún en curso, fue decisiva una conversación telefónica de 25 minutos entre Netanyahu y Biden, mientras algunos ministros del gabinete de guerra israelí reclamaban una reacción militar inmediata contra Irán.

Biden reclamó moderación a su interlocutor, que había sido reprendido varias veces por la conducción

Gaza, advirtiéndole de que Washington no apoyaría un contraataque. Israel había señalado el sábado que cualquier acción posterior solo se haría acompañada de sus aliados.

Biden indicó al mandatario israelí que "piense cuidadosamente" sobre cualquier escalada. "No queremos que esto se intensifique", afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby a la cadena NBC. "No buscamos una guerra más amplia con Irán", agregó. Señaló que Netanyahu estaba "muy consciente" de los sentimientos de Biden.

Los comentarios fueron reforzados por una fuente del gobierno

Sigue en la página 4

Tema Del Día CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### La crisis en Oriente Medio

#### Viene de la página 3

norteamericano que sostuvo que "no seremos parte de ninguna respuesta que hagan... No nos imaginaríamos participando en tal acto".

Washington, el mayor proveedor militar de Israel, también ha presionado para que se ponga fin al conflicto en Gaza. Apoyó con su abstención una resolución de la ONU que ordena un alto el fuego para facilitar el ingreso de víveres al enclave y negociar la devolución de más de un centenar de rehenes tomados en el asalto terrorista sobre Israel el 7 de octubre que disparó el conflicto. Hay fuerte cuestionamiento en Israel y en el exterior sobre el manejo de esa guerra y señalamientos de un desvío político de las acciones de Netanyahu.

La pregunta entonces para Biden, que se enfrenta a una dura batalla de reelección contra Donald Trump en noviembre, es qué pasaría si Netanyahu sigue adelante de todos modos, como hizo en Gaza.

"Le pone en una situación muy dificil", dijo a la AFP Colin Clarke, director de investigación del Soufan Group. "Creo que sospecha de los motivos de Netanyahu en este caso... que está intentando ampliar la guerra a toda la región para desviar la atención de lo mal que le está yendo en la guerra en Gaza".

El cálculo de Washington parece ser que Irán también consiguió lo que quería, con una demostración de fuerza en represalia por el ataque en Damasco. "Sin embargo, me temo que el 'status quo' durará poco", afirmó James Ryan, director ejecutivo del Middle East Research and Information Project, advirtiendo de una "peligrosa espiral".

Kirby también enfatizó que las negociaciones entre Hamas e Israel sobre una tregua aún están en curso. "No consideramos que la diplomacia esté muerta", afirmó. Hamas e Israel se acusan mutuamente de boicotear las negociaciones.

El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, dijo este domingo que el grupo fundamentalista pro iraní había rechazado el último plan de tregua puesto sobre la mesa la semana pasada en El Cairo. ■

## EE.UU. le aseguró a Israel que no irá a una guerra contra Teherán

Lo dijeron fuentes de la Casa Blanca por segunda vez en 24 horas. Joe Biden presionó con el G7 por una salida diplomática para no escalar el conflicto.

WASHINGTON, AFP, AP Y EFE

Estados Unidos exhortó ayer a Israel a mostrar contención en su anunciada respuesta a la oleada de drones, misiles y misiles balísticos que Irán lanzó en la noche del sábado por primera vez contra su territorio y sostuvo que presionará en favor de una salida diplomática a fin de evitar una mayor escalada militar en Oriente Medio.

Por segunda vez en menos de 24 horas, la Casa Blanca dejó bien en claro a los israelíes que Washington no participará en ninguna acción ofensiva en respuesta al histórico ataque de Irán, que en su mayor parte fue interceptado por las defensas aéreas de Israel y las de otros aliados como Estados Unidos, Reino Unido o Jordania. Ya el sábado, horas después del ataque, voceros del gobierno de Joe Biden hicieron correr la misma idea.

Para prevenir un recrudecimiento del conflicto, el presidente Joe Biden se reunió ayer domingo con los líderes del G7 (las siete naciones más industrializadas del planeta), en una cumbre celebrada por videoconferencia y, además, habló por teléfono con el rey Abdalá II de Jordania, con quien mantiene una estrecha relación personal.

En el encuentro del G7, Biden y los otros líderes conversaron sobre posibles medidas diplomáticas contra Irán y, aunque no se alcanzó un acuerdo, debatieron sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Teherán o designar como "terrorista" a la Guardia Revolucionaria iraní, una unidad militar de élite. Según detalló a la prensa un alto funcionario estadounidense,



Problema. El gobierno de Biden busca contener a Israel, temeroso de una guerra de mayor escala. BLOOMBERG

esas dos opciones se debatieron "con cierto detalle" durante la cumbre, aunque no aparecieron en el comunicado final de los líderes de Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Francia y Canadá, además de los de la Unión Europea (UE). En una nota, el grupo de los 7 sostuvo que Irán, "con sus acciones, ha dado un paso más hacia la desestabilización de la región y corre el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable". Añadieron que sus naciones "están listas para tomar más medidas ahora y en respuesta a nuevas iniciativas desestabilizadoras".

Sin embargo, una de las interacciones más importantes de Biden fue con el premier israelí, Benjamín Netanyahu, al que en la noche del sábado le "dejó muy claro" que "hay que pensar cuidadosa y estratégicamente" sobre los riesgos de una escalada", detallaron este domingo a la prensa funcionarios estadounidenses.

El Gobierno de Biden se ha abstenido de decir públicamente a Israel cómo debe responder al ataque sin precedentes de Irán, el primero lanzado desde su territorio contra Israel, pero sí ha utilizado un tono conciliador para intentar hacer ver al Ejecutivo israelí que puede contar el bajo nivel de daños como una victoria. Este domingo, John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, reiteró varias veces la noción de que Israel podría proclamar la victoria sobre Irán y destacó el interés de Washington en evitar una "guerra más amplia" con el país persa.

Más lejos fueron los funcionarios estadounidenses que conversaron ayer con la prensa y que dejaron claro que Washigton no participará en una represalia israelí contra Irán. "No formaríamos parte de ninguna respuesta", dijo uno de esos funcionarios. "No podríamos imaginar participar en algo así", añadió. El apoyo de la aviación estadounidense fue el sábado uno de los puntos clave que permitió a Israel neutralizar la oleada de ataques de Irán, que incluyó más de 170 drones, 120 misiles balísticos y unos 30 de crucero. ■

### Francisco lanzó un llamado urgente para frenar la violencia

VATICANO, CORRESPONSAL

#### Julio Algañaraz

Muy alarmado, el Papa hizo ayer un llamado dramático en su mensaje dominical desde la ventana de su estudio en el tercer piso del Palacio Apostólico después del rezo de Regina Coeli, a raíz del ataque de Irán contra Israel. Pidió "que se dedos, uno junto al otro y en comple-

tenga cualquier acción que aumente una violencia que transforme a Medio Oriente en un conflicto aún más grande después de la intervención en Israel por parte de Irán"

"Nadie debe amenazar la existencia de los demás. Todos debemos esforzarnos para que israelíes y palestinos puedan vivir en dos Estata seguridad", expuso.

Mostrando un buen estado de salud, Francisco reclamó que "todas las naciones se pongan de parte de la paz y ayuden a israelíes y palestinos para que vivan en paz. Es su derecho". Aplaudido por la multitud en la plaza, el Papa reclamó: "¡Basta con la guerra, basta con los ataques, sí al diálogo y sí a la paz!".

#### LO ACUSAN DE DEFENDER A IRÁN

#### Críticas de la comunidad judía de Brasil a Lula

La Confederación Israelí de Brasil tachó ayer de "lamentable" y "frustrante" la posición del Gobierno de Lula da Silva, al que acusó de "ponerse del lado" de Irán por no condenar de manera explícita el ataque con drones y misiles lanzado contra Israel. "El mundo democrático y varios países de Oriente Medio se han unido a Israel en la condena y la lucha contra el ataque de Irán", pero "la actual política exterior de Brasil ha

optado por ponerse del lado de la teocracia iraní", afirmó el presidente de la entidad, Claudio Lottenberg, en una nota.

En la misma línea, el embajador de Israel en Brasil, Daniel Zonshine, dijo sentirse "decepcionado" con la posición de Brasil. En un comunicado divulgado el sábado, el gobierno de Lula pidió "máxima contención" a las partes y exhortó a la comunidad internacional a evitar una escalada.

## Los significados de la ofensiva iraní y el grave peligro sobre lo que se viene





Marcelo Cantelmi

mcantelmi@clarin.com

a interminable crisis de Oriente Medio agrega ahora condiciones sin precedentes por el ataque de Irán sobre Israel, una categoría que también importa por el trámite que exhibió esa ofensiva de parte de la teocracia persa buscando que no desborde cierta línea de una reprimenda. Pero la escala del ataque indica otra cosa: activó una mecha que siempre ha existido, pero extensa y por momentos apagada. Ya no.

Es esta la primera vez que ambos países golpean de modo directo en los territorios del otro. Los ataques previos, en el caso de la potencia persa, han sido por medio de organizaciones alineadas a Teherán como Hezbollah, pero no Teherán directamente. En el caso de Israel, bombardeando con su fuerza aérea y drones en los países aliados de la teocracia.

Ese precedente se rompió en los últimos días en dos circunstancias. Este sábado, con la avalancha de proyectiles lanzados sobre Israel que previamente, el 1 de abril, había destruido la sede diplomática iraní en Damasco, un edificio que técnicamente es territorio de Irán.

El trámite de esta furia bélica tiene también rasgos peculiares. Teherán atacó con una ventana de tiempo y ciertas características para que el adversario y sus socios internacionales pudieran abortar el ataque. En medio del bombardeo, además, la potencia persa difundió un comunicado en la ONU con el cual sugería que eso es lo que pretendía y se conformaba, como réplica a la destrucción de su consulado.

Por cierto, recordemos que luego del asesinato en épocas de Donald Trump, del célebre comandante iraní Qasem Soleimani, Irán replicó con un ataque con misiles a bases aliadas en Irak con un aviso previo a Bagdad sobre la operación

que redujo el daño del bombardeo a una cuestión simbólica. De modo que la verdadera victoria de Israel no ha sido el derribo de los misiles sino la constatación de que Irán no se atreve a más en principio debido al potencial de su enemigo y de la capacidad de los aliados de Israel, centralmente Estados Unidos. Además, importa una cuestión estratégica.

El realismo indica que no cuenta con posibilidades de hacer sucumbir a Israel. pero sí sostener avivado el fuego de la crisis en Oriente Medio que es un activo central para mantener a raya a las masas que hace unos pocos años se volvieron contra sus dictaduras. Sucedió en la misma Irán por la furia popular con el velo y la crisis social.

El dato que no ha comprendido el actual premier israelí Benjamín Netanyahu, atado a sus intereses de corto plazo, es que una solución integral de la crisis con un reconocimiento del gobierno palestino de Ramallah y ayuda para modernizarse, dejaría sin argumentos a Irán y sus socios. En otra dimensión, al desaparecer el litigio contra los palestinos, crecería la demanda de un cambio en la vecindad israelí tomada por todo tipo de totalitarismos. La duda ahora, con este agravamiento, es hacia adelante, aunque hay otra importante a despejar hacia atrás. Es importante indagar si el ataque a la sede diplomática de Damasco, que disparó este capítulo de la crisis, obedeció a una estrategia consistente o a intereses más pedestres.

Esto último atado a la situación política del gobierno que encabeza Netanyahu severamente cuestionado en las calles de Israel y en el mundo por el formato arrasador y poco competente de la guerra que lanzó en Gaza.

Estados Unidos, a través del jefe del Pentágono, ha reprochado al Estado judío por no haber avisado sobre el ataque en Damasco. Israel dice ahora que el edificio no era una institución diplomática sino un cuartel militar disfrazado. No sabemos si el argumento obedece a la gravedad de lo ocurrido y su consecuencia o para contar con una narrativa hacia Washington.

Lo cierto es que si la crisis avanza en intensidad se apagarán las marchas semanales, por momentos diarias, en Israel en demanda de la renuncia de Netanyahu y el llamado a elecciones anticipadas. También las protestas alrededor del mundo contra este controvertido mandatario y sus socios integristas.

Sin embargo, es mejor eludir las simplificaciones. Lo que ha ocurrido cambia de modo radical el panorama en la región y su perspectiva. Un dato alcanza para calibrar ese escenario. Al menos nueve países estuvieron involucrados en esta escalada militar. Consistió en proyectiles lanzada por Irán, pero también desde Iraq, Siria y Yemen, donde están sus socios o "proxies". Y del otro lado, actuó Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Jordania. Para regresar a la originalidad de la situación, son pocos los precedentes que existen sobre semejantes ejes activos.

La Casa Blanca que tomó nota del juego exhibicionista de Irán, aparte del trascendido de avisos previos sobre cómo sería el ataque, ha dicho que no participará en una ofensiva de réplica contra la potencia persa. El comentario tiene como destino a ambos adversarios. El ya famoso "don't" de Joe Biden, avisando lo que no se debe hacer, que también había elevado hacia Teherán.

Israel sostiene que cualquier movimiento que haga de ahora en más sucederá en alianza con sus socios históricos. Hay una contradicción importante ahí, por las advertencias de Washington, que posiblemente ponga en frío los pasos siguientes. No significa que no serán dados. La incógnita es cuál será su alcance.

#### Defender a Israel no es dejar de defender a la Argentina



Miguel Wiñazki

mwinazki@clarin.com

Solo a los judíos nos cae el anatema de que no somos argentinos, o el sayo de que profesamos la doble lealtad: a Israel también. No ocurre lo mismo, solo

para citar dos ejemplos, con los argentinos con doble pasaporte italiano o español. Cuando emigran a uno de esos maravillosos países, los felicitan. A los judíos, generalizo a los efectos didácticos, nos inculpan. Con nadie más brota esa acusación.

#### Es antisemitismo profundo.

Cualquier persona tiene lealtades absolutas y esas lealtades totales no son excluyentes.

Con cada uno de sus hijos, uno tiene la misma, o debe tener, la misma total lealtad igualitaria. A la vez, un hijo criado con amor ama por igual a su madre y a su padre. Uno es leal a sus diversos amigos, no a uno solo. Son lealtades múltiples incluyentes, no excluyentes.

Los judíos sabemos que la existencia de Israel opera como garantía para detener el peor de los horrores que nos ha ocurrido: el Holocausto. Y que los ataques a Israel vulneran nuestra seguridad tras milenios de persecución.

Israel se defiende, y tantísimas veces se defiende atacando ferozmente, como ocurre cuando las democracias se defienden.

Es una democracia, la israelí, con tremendas imperfecciones, también perpetra injusticias, como todas las democracias. Se discute a sí misma. Es compleja y se complejiza, siempre acechada.

Tampoco cabe negar que lo que ocurre en Medio Oriente es una gran catástrofe humanitaria.

Defender a Israel no es dejar de defender a la Argentina. Literalmente, en los hechos es lo opuesto: el enemigo máximo de Israel, Irán, atacó dos veces a la Argentina.

Y por lo demás y extremando el análisis, cada uno tiene las lealtades que quiera tener llegado el momento.

En mi caso, con una vida dedicada a escribir y comprometerme por la Argentina me siento totalmente argentino, y me ofende que alguien se atreva a manifestar lo contrario.

En estos días dramáticos, enunciar la identidad "judío" es abrir la exposición a las infamias antisemitas más horrorosas: una de ellas ha retornado desde el infierno: "Te vamos a hacer jabón".

Y mil más.

El judaísmo no es una religión. Es una cultura, la cultura del libro.

No está demás conocerla.



Tema Del Día CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### La crisis en Oriente Medio



Un video. Irán difundió ayer las imágenes del lanzamiento de drones y misiles del sábado contra Israel.

## Crónica de una réplica militar anunciada

Irán avisó dos días antes de su ataque a Israel. Y sus drones demoraron 9 horas en dar en sus blancos.

TEL AVIV. ESPECIAL PARA CLARÍN

Daniel Kupervaser\*

Gabriel García Márquez, en su novela Crónica de una muerte anunciada, nos relata el caso de 2 hermanos de la familia Vicario que deciden vengar la ofensa del honor de su familia por un vecino que llevó a la pérdida de virginidad de su hermana. La represalia anunciada de Irán por el ataque israelí a su consulado en Damasco tiene un punto de similitud junto a marcadas diferencias con el relato central de la novela del colombiano.

Los hermanos Vicario anunciaron a la mayoría del pueblo donde vivían su intención de matar al vecino, aunque se preocuparon que la víctima no se enterara hasta su muerte. También Irán se preocupó en divulgar previamente su intención de represalia, pero fue mucho más allá, con un resultado significativamente más benigno hacia la víctima de la represalia. A diferencia de los hermanos Vicario, Irán no mantuvo en secreto de la víctima su intención, ni tampoco el momento de llevarla a cabo.

A diferencia del sorpresivo ataque israelí en la capital siria, los servicios no tan secretos del país persa se preocuparon de que sus colegas de EE.UU. comprendieran con 48 horas de anticipación que Irán se proponía llevar a cabo una represalia contra Israel. Tal es así que el presidente Biden canceló su descanso de fin de semana para analiataque iraní a Israel casi doce horas antes de su inicio.

Pero aquí no terminan los esfuerzos iraníes en facilitar a Israel la defensa ante su represalia. Nada de sorpresas para dificultar su tarea. Sabiendo que los sensores de los satélites de EE.UU. pueden captar a tiempo real todo lanzamiento, los iraníes se preocuparon de comenzar el ataque con el despegue de un enjambre de cientos de drones, cuyo tiempo de vuelo a Israel se estima entre 7 a 9 horas de vuelo, tiempo de alerta a Israel. Esta decisión, en vez de comenzar con el lanzamiento de misiles de crucero (con 2 horas de vuelo) o misiles balísticos (12 minutos de vuelo), permitió a los sistemas de Israel y de la coalición de EE.UU., Reino Unido, Francia y Jordania organizarse con mucho tiempo de antemano con su flota de aviones y sistemas de defensa aérea.

Más aún, los últimos 6 meses de choques entre Israel y los denominados proxy de Irán en la región -Hezbollah en el Líbano, hutíes en Yemen y otras milicias en Irak-permitieron el perfeccionamiento de los sistemas de defensa aérea israelíes de manera que prácticamente hoy hermetizan sus cielos.

El resultado ya es conocido y de alguna manera previsto. La intervención de la coalición que apoya a Israel con sus aviones y sistemas de defensa aérea lograron interceptar y derribar el 99% de los drones y misiles lanzados por Teherán. En zar con sus asesores el inminente coincidencia con esto, el jefe del Estado Mayor iraní dijo que "Irán da por terminada la operación de represalia contra Israel"

Pero la represalia israelí a la represalia iraní también pareciera escapar de los guiones amenazantes que tanto caracterizan a Israel. Oportunamente su ministro de Defensa declaró: "Un ataque iraní directo requerirá una respuesta israelí apropiada contra Irán".

Sin embargo, pareciera que en esta ocasión estamos ante un hecho asociable a la repentina contención que Israel manifestó en 1991, ante una clara exigencia del presidente Bush (padre), frente al lanzamiento de misiles Scud por parte de Irak durante la primera guerra del Golfo de aquel año.

Según el conocido periodista Barak Ravid, después de haber frustrado exitosamente el ataque iraní, el presidente Biden mantuvo una conversación telefónica donde le expresó claramente a Netanyahu: "Hoy saliste victorioso. Confórmate con esta victoria. Estados Unidos no apoyará ni participará de un ataque israelí a Irán". El efecto fue inmediato. La represalia a la represalia iraní se postergó y, por el momento, está sujeta a decisión del triunvirato Netanyahu y sus ministros Gantz y Galant.

Sin duda, a ambos acérrimos enemigos les gusta mostrar sus dientes, pero prefieren continuar ladrando antes que salir a un verdadero ataque.

> \* Economista y analista internacional

Pese a los llamados a la contención, el problema de fondo se mantiene en una región de alcance global.

## Señales de una pausa en un conflicto que sigue agravándose

#### Opinión

Carlos Pérez Llana elmundo@clarin.com

Luego del reciente ataque aéreo israelí al Consulado de Irán en Si-

ria, obligadamente "algo debía pasar": el régimen iraní estaba obligado a responder, ya que en ese ataque murieron altos oficiales militares, pero debía "calibrar" su reacción.

La génesis de la crisis permite desentrañar la evolución de un conflicto que pudo haberse desmadrado, con implicancias estratégicas globales, afectando a terceras partes, principalmente a Washington y a los países árabes sunitas, particularmente Arabia Saudita, que compiten con Irán por el liderazgo del mundo musulmán.

En términos globales, el riesgo estratégico mayor era para los EE.UU. Por eso, el presidente Joe Biden, paralizado en Ucrania, desplegó su arsenal diplomático para lograr una "mutua contención" que le permitiera al régimen iraní, y al primer ministro Benjamín Netanyahu, encontrar una salida honorable.

Como suele ocurrir, se abrió un "canal diplomático" y en este caso fue el gobierno turco, presidido por Recep Erdogan, quien logró construir una "fórmula diplomática anti-humillante".

En este formato, Irán "vengó" el ataque a su Consulado en Damasco cuando sus drones fueron lanzados contra Israel. La defensa israelí fue exitosa, no hubo grandes daños, mientras en el cielo del Medio Oriente se registraba un impactante e iluminado combate.

Pero existe un dato importante y negociado: Irán no saturó, sino que se contuvo gracias a los "compromisos diplomáticos". Previamente, y en paralelo, se había potenciado en materia de espectacularidad mediática, el ataque en el Mar Rojo perpetraron fuerzas yemenitas hutíes pro-iraníes contra un barco israelí de transporte.

Sin ignorar que el mal que la diplomacia evitó no puede ser ignorado, la sustancia del conflicto se mantiene. Por esa razón no se pueden soslayar los aspectos estructurales y la historia de un viejo conflicto que seguirá encapsulado en Gaza y condicionado por dos múltiples intereses.

Prueba de ello son las recientes y preocupantes declaraciones del Jefe de Estado Mayor iraní, el General M. Hossein Bageri, quien se encargó de señalar dos aspectos no menores en el tema: no intervinieron las fuerzas de un aliado clave de Irán, el Hezbollah libanés, y destacó que por primera vez Irán atacó directamente el territorio israelí.

#### Irán se contuvo en su ataque del último sábado a Israel.

Estas declaraciones hablan mas de bien de una pausa. Lo cierto es que la historia no permite ser muy optimista. Raymond Aron, al sintetizar su opinión sobre el "estado del mundo" en la Guerra Fría, escribió "paz imposible guerra improbable" aludiendo al conflicto USA/URSS.

A la fecha, el frágil equilibrio global está a la vista y, en un mundo que gira en torno a un eje de pasiones, el Medio Oriente alberga en su geografía una parte sustantiva de los factores de desestabilización.

Concretamente allí confluyen los intereses objetivos de China y de Rusia, mientras los Estados Unidos y la Unión Europea están básicamente concentrados en la Guerra de Ucrania y dependen de los resultados electorales de las elecciones europeas y estadounidense. Además, la diplomacia multilateral tampoco existe, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad no constituyen un espacio de diálogo y de propuestas, de manera que un escenario de impasse pareciera ser el futuro posible.

Tema Del Día CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### La crisis en Oriente Medio

## Comité de Crisis: Milei ratificó su alineamiento con Israel

Tras arribar al país desde EE.UU., el Presidente reunió a su Gabinete y sumó al embajador de Netanyahu al encuentro. Realizó un análisis de la situación.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Tras haber arribado al atardecer al aeropuerto de Ezeiza de su gira por Estados Unidos, Javier Milei se dirigió rápidamente a Casa Rosada donde esta noche encabezó una reunión del comité de crisis que analizó "la situación" por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio y en el que dejó de manifiesto el alineamiento de Argentina con Israel: sentó a pocos metros al embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, que lo acompañó durante todo el encuentro.

A raíz de la nueva escalada bélica en esa región de Asia, el Presidente decidió cancelar la gira que tenía prevista una última parada por Dinamarca para oficializar la compra de aviones F16. Es por ello que adelantó su regreso a la Argentina y esta noche encabezó un comité de crisis para diagramar los próximos pasos del gobierno en torno a dicho conflicto. "Estamos en alerta alta y vamos a ir definiendo hasta cuándo seguiremos bajo esa condición", indicó bien temprano una calificada fuente oficial consultada por este diario.

Es que desde el último sábado Seguridad había aumentado el nivel de alerta en puntos estratégicos de la Ciudad como forma de prevenir eventuales actos terroristas, como la embajada israelí, la AMIA o la propia Casa de Gobierno, pero ahora es probable que se vaya levantando gradualmente dicha protección en la medida que desescale la tensión entre Israel, Irán y grupos insurgentes de Yemen.

Milei estuvo acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, su hermana Karina, el jefe de gabinete, Nicolás Posse y los ministros Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Luis "Toto" Caputo, Luís Petri, Mariano Cuneo Libarona y Mario Russo. También participaron de la reunión el asesor Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni.

No todos participaron de forma presencial: Petri (Defensa) se conectó por Zoom a poco de su arribo a Dinamarca para participar de la "entrega" de los aviones al igual que la canciller Diana Mondino que se encontraba en Brasil, adonde viajó durante esta misma jornada.

El encuentro arrancó con un discurso del embajador Sela, que repasó los alcances del ataque de Irán a



Reunión urgente. Javier Milei llegó de viaje ayer y convocó de inmediato al Comité de Crisis.

#### LA IMPORTANCIA DEL VÍNCULO CON TEL AVIV

#### Para el Presidente, "el máximo héroe de la libertad es Moisés"

Durante la entrevista con el presentador estadounidense Ben Shapiro, que se realizó el miércoles último durante su estadía en tierra norteamericana, el presidente Javier Milei había adelantado por qué es fundamental su apoyo "irrestricto" hacia Israel en medio del conflicto en Medio Oriente, y dijo que para él "el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés".

En el desarrollo de las ideas sobre la "libertad" que habitualmente pregona, Milei deslizó críticas a la gestión de Joe Biden y de otros líderes europeos y destacó su vín-

su país, los riesgos de una mayor escalada del conflicto y las negociaciones en marcha en el marco de las Naciones Unidas.

En un posterior mensaje grabado, Adorni ratificó que "Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía" y luego dio la palabra al embajador israelí.

culo con Israel. "Las ideas de la libertad están en Estados Unidos, aún cuando en los últimos tiempos fueron degradadas y se hayan apartado de la senda; esas ideas están aún en Europa cuando están abarrotados de regulaciones que los mantiene estancados. Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel", explicó.

El mandatario dijo que todo se encuentra en dos publicaciones, "en el segundo libro de la Torá" y "en Shemot". Y concluyó: "Sin lugar a dudas el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés".

decimiento del primer ministro "Netanyahu y el presidente Herzoga Javier Milei por su clara condena a Irán y por estar del correcto de los hechos". El diplomático añadió que durante el encuentro también aportó "información diplomática sobre el ataque a Israel con drones y misiles los que en un 99% fueron interceptados" y graficó la gravedad de lo suce-Al respecto, Sela expresó el agra- dido en que "por primera vez Irán compleja coyuntura: se tomó en pesó en el regreso del Presidente. ■

Para Milei, el vínculo de Israel con la libertad, es "fundamental" porque es un pueblo, según su mirada, que pudo fusionar "lo espiritual y lo material". "Es muy importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Es fundamental porque es un pueblo que además ha logrado la conjunción entre lo espiritual y lo material. Y esa armonía espiritual y material genera progreso", puntualizó.

Milei grabó la entrevista con el periodista Ben Shapiro, el pasado miércoles, previo al conflicto bélico iniciado por Irán contra Israel, y recién ayer se difundió.

atacó" suelo israelí ya que anteriormente "venía atacando con sus proxis u organizaciones terroristas como Hesbollá, Hamas o los hutis de Yemen y esta vez intentaron arrojar 60 toneladas de explosivos" contra la nación hebrea.

En el oficialismo deslizaron que, con la reunión, se oficializó un Comité de Crisis para monitorear la

consideración un "informe conjunto" de Cancillería, Defensa, Seguridad e Inteligencia que fue elaborado por esta última área. Con todo, el titular de la AFI, Silvestre Sívori, no estuvo presente en el encuentro.

Contacto con otros presidentes Resultó notoria la presencia de la vicepresidenta Villarruel en el encuentro: durante el último sábado, y ante la ausencia en el país de Milei, había tomado cartas en el asunto y pedido sendos informes a Bullrich y Mondino. La Vice se mostró "preocupada" por ser Argentina un potencial blanco del terrorismo islámico.

Hace unos 10 días el coronel retirado Carlos Becker, jefe de gabinete de Defensa y cercano a Bullrich, había alertado sobre la necesidad de establecer un comité de crisis habida cuenta de la compleja coyuntura internacional. En las últimas horas hubo quejas dentro del propio gobierno por la aparente falta de equipamiento de las unidades antiterroristas de las fuerzas federales y por la escasa información de inteligencia para hacer frente a una eventual amenaza.

El pasado sábado el Presidente cambió abruptamente su agenda al confirmarse el ataque que lanzó Irán con drones suicidas contra Israel. Fue el propio ejército israelí el que confirmó el ataque, después de días de tensión tras la muerte un general iraní de alto rango en la capital siria, Damasco.

Milei, que tenía previsto viajar ese día al país escandinavo, previa escala en París, para la firma de la compra de 24 aviones F16, regresó en un vuelo comercial desde los Estados Unidos. Desde la comitiva presidencial aseguraron que, por cuestiones de seguridad, tampoco era aconsejable viajar hacia Europa. "Estar en la Argentina es una demostración de seriedad", graficó un ministro de diálogo directo con el Presidente.

También se espera que el Presidente se ponga en contacto con distintos presidentes de Occidente para coordinar acciones en conjunto. En el Palacio San Martín informaron que por el momento no hay ningún cónclave confirmado entre los líderes de la región.

En el Ejecutivo argumentan, además, que, en el medio del conflicto, la mayoría de los jefes de Estado alineados con Israel se mantienen en sus países. También advierten que en las últimas semanas hubo un intento de atentado en Perú y que se detectó la presencia de 700 integrantes de la guardia revolucionaria de Irán (Quds) en Bolivia. "Eso es un peligro", señalaron en el Gobierno sobre la presencia de los militares iraníes, a cuyos 6 altos mandos Israel mató en un operativo en Damasco.

Las fuerzas federales argentinas, en tanto, ya habían reforzado su presencia en organizaciones judías luego de que la Cámara de Casación declarara a Irán como Estado terrorista por su participación en el atentado a la AMIA, otro elemento que

#### El frente interno

## El Presidente volvió a criticar al periodismo y dijo que "hoy ganaría la elección en primera vuelta"

En una entrevista en EE.UU., Milei aseguró que triunfaría pese al ajuste, al que calificó como el "más grande de la historía". "La peor cloaca del universo está en los medios argentinos", sostuvo.

En una entrevista en Estados Unidos, grabada antes del ataque de Irán a Israel, Javier Milei aseguró que en caso de haber una elección en este momento la ganaría "en primera vuelta" pese al ajuste y volvió a apuntarle al periodismo al calificarlo como "la peor cloaca de la humanidad".

"La batalla cultural ha dado resultado", se jactó el Presidente en una entrevista con el presentador de ideología conservadora Ben Shapiro, grabada el miércoles y subida este domingo en el canal de Youtube del programa. "Los argentinos maduraron, han decidido ponerse los pantalones largos y abrazar las ideas de la libertad", consideró sobre los niveles de imagen positiva que conserva aun con el impacto de las medidas del Gobierno.

"Hoy ganaríamos una elección en primera vuelta", arriesgó. Incluso vaticinó que conseguiría el 48% de los votos y que superaría por más del doble a referentes opositores como Cristina Kirchner.

"Estamos domando la inflación y hemos mejorado sustancialmente el balance del Banco Central", habló de manera **positiva** sobre su gestión, y aseguró que sectores como la minería y el agro están creciendo, con la referencia al "comportamiento de la V corta".

El jefe de Estado inició la entrevista con un extenso repaso de la situación que encontró al llegar a la Casa Rosada, a la que definió una vez más como la "peor herencia de la historia". "Era la suma de todos los males y era evidente que Argentina tenía que hacer un ajuste", argumentó, y dijo que sólo podía ser "de shock" y que por eso fue el "más grande en la historia de la humanidad". Milei también se refirió al escenario complicado en el Congreso para el oficialismo, tras el primer fracaso de la Ley Omnibus y el rechazo del Senado al mega DNU 70/2023, y buscó quitarle relevancia al plantear que en todo caso volverá a impulsar sus medidas luego del recambio legislativo de 2025, cuando espera tener bloques más robustos.

"A pesar del esfuerzo enorme que estamos haciendo, vamos a salir adelante y vamos a crear las bases para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. Va a ser una muy importante elección para abandonar las ideas socialistas, o estatistas, para mí son lo mismo. Los estatistas son socialistas de distinto pelaje", apuntó.

En otro tramo de la entrevista, Milei atacó otra vez a los periodistas. "Si vos mirás lo que fue mi campaña electoral, no existe registro histórico de alguien que haya sido agredido tan violentamente. Se han metido con aspectos de mi vida privada, han mentido, me han injuriado, calumniado. Se han metido con mi hermana, con mis padres. Se han metido hasta con mis perros", se extendió el Presidente, y sentenció: "La peor cloaca del universo está en los medios argentinos".

Milei consideró que los medios intentaron favorecer a los espacios que llevaron como candidatos a Sergio Massa y Patricia Bullrich. "Fueron funcionales a dos estructuras partidarias enormes para destruir a una persona, pero esa fuerza que tenía como arquero fue lo que me permitió mantenerme en pie, sumado a la contención espiritual que representa mi hermana y mi rabino Axel Wahnish", re-

mitió a su pasado como futbolista.

Aun cuando la entrevista fue antes del ataque de Irán, Milei se extendió en fuertes elogios a Israel. "Mas allá de distintos eventos que a lo largo de mi vida me han impactado fuertemente y me han llevado hacia el judaísmo, el conjunto de valores son fundamentales para la construcción de las instituciones. El día que leés sobre Moisés, te convertís en un talibán de la libertad", expresó.

El Presidente pareció deslizar críticas a la gestión de Joe Biden. "Las ideas de la libertad están en Estados Unidos, aun cuando en los últimos tiempos fueron degradadas y se hayan apartado de la senda: esas ideas están aún en Europa cuando están abarrotados de regulaciones que los mantiene estancados. Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel", dijo. ■



Pulgar arriba. El presidente Javier Milei con el periodista estadounidense Ben Shapiro, quien lo entrevistó. "Estamos domando la inflación", le aseguró.

El País S

## Por qué Milei apuesta todo al 2025 y cómo ve a la oposición

EN FOCO



Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

unca antes un Gobierno dependió tanto del humor social. Las redes sociales son un termómetro que Javier Milei ha decidido adoptar como índice de confianza, en tiempo real, de su gestión. Pero más que una innovación en términos de comunicación política es una necesidad: el Gobierno no tiene recursos para llevar adelante políticas que se sostengan contra la corriente.

Ha habido presidentes que pese al escepticismo de la sociedad implementaron políticas que finalmente fueron aceptadas. Carlos Menem, las privatizaciones y la Convertibilidad, es un ejemplo. Milei no tiene ese margen porque carece de consenso para aprobar un paquete legislativo, no cuenta con una fuerza política importante que lo respalde y no tiene gobernadores propios. Sí ha construido un claro relato con un enemigo, todos los que no apoyen al Gobierno, y con una oposición desdibujada.

En los principales despachos de la Casa Rosada se respira confianza, certeza y una lectura unánime de que la política está atomizada. Dicho en crudo, que no hay ningún opositor en condiciones de liderar hoy una fuerza que se anteponga con chances a La Libertad Avanza. Hasta reconocen que el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, ha intentado tomar esa posta de antítesis a Milei. "Pero es muy riesgoso, sobre todo porque ni siquiera es apoyado por la UCR", comentan. Utilizan los casos de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba) que buscaron tener más visibilidad, porque -afirman- no leyeron que la gente apoya al Gobierno.

En los pasillos de alfombras rojas y puertas espejadas de Balcarce 50, no hay bullicio ni decenas de personas deambulando como en otros tiempos. Son pocas las voces que se escuchan. Algunas, reproducen pensamientos poco conocidos de los hombres de confianza de Milei, como por ejemplo de **Nicolás Posse, el jefe de Gabinete** que integra uno de los primeros anillos de poder en torno al libertario.

Al parecer, Posse interpreta que hay una suerte de depuración tanto en el peronismo que abarcaba a sectores de derecha e izquierda, como en el difunto Juntos por el Cambio. Esa depuración para el jefe de Gabinete, dicen, terminará confluyendo en dos grandes espacios o frentes. Uno de centroderecha que presidirá Milei y otro que aún no tiene conducción pero se prevé, confluirán el kirchnerismo y la izquierda.

Hay un convencimiento, por ejemplo en Diputados, que **Unión por la Patria se terminará fragmentando** porque nadie conduce y Cristina Kirchner, apenas alcanza a ordenar en parte el Senado. Creen que el bloque de diputados se mantiene por los nombramientos en las comisiones, pero que se desarticulará porque ni Máximo Kirchner ni Germán Martínez son considerados jefes. Y **empiezan a tallar los gobernadores peronistas** tanto en Diputados y en el Senado, en función de sus intereses. El tucumano Osvaldo Jaldo, hoy aliado oficialista, es un caso emblemático.

Nadie lo dirá públicamente, pero en el ámbito exclusivo que integran Posse, Santiago Caputo y Karina Milei, por debajo del mandatario, interpretan que **el declive político afecta tanto a Cristina como a Mauricio Macri**. En la Casa Rosada observan que cada vez que Cristina o Macri intervienen en las redes o medios tradicionales, el impacto es menor y la negatividad sobre lo que dicen, crece.

De allí que la fusión entre La Libertad Avanza y el PRO que parecía inminente unos meses atrás, haya quedado stand by. Los libertarios no creen que sea momento, más allá de la afinidad entre ambas fuerzas. "No hay ninguna urgencia para una alianza", afirma un referente oficialista.

Incluso, un sector de LLA abona la teoría de algunos referentes amarillos. Siendo las de 2025 elecciones legislativas, **no sería negocio aunar fuerzas** sino presentarse como dos alternativas distintas, tratando de acaparar el primer y segundo lugar. Eso les permitiría, por ejemplo, hacerse con los 3 senadores nacionales en juego en la Ciudad a los libertarios y al macrismo. Falta demasiado, aún.

Hay otros matices que distancian al Gobierno del macrismo. El capítulo de **reforma labo**ral del mega DNU, luego judicializado y frenado, se metía con la cuota solidaria de los sindicatos y las obras sociales. Ambos ítems, remarcan en Balcarce 50, fueron sacados de los "nuevos" proyectos que presentaron el PRO y la UCR. "Lo esperábamos de los radicales pero no del PRO, son resabios de la vieja política. No es lo ideal, pero al menos se avanza en algo", señalan.

En el medio está el inminente tratamiento de la Ley Bases, una reducción de lo que fue la fracasada Ley Ómnibus. Los actores son los mismos, pero la diferencia es que ahora se conocen. "La política siempre jugaba al tenis, y llegamos nosotros y quisimos jugar al bádminton. Ellos creyeron que ibamos a terminar jugando tenis, al que también sabemos jugar, pero no. Nos mantuvimos con el bádminton y ahora ellos lo saben", grafica un miembro del Gabinete.

La metáfora lleva a otra conclusión a la que arriban en el Gobierno, tras cuatro meses de gestión. "Controlando la inflación y las calles, para que no haya piquetes ni desbordes, nos basta para marcar diferencias a nuestro favor con décadas de fracaso", dicen. En otras palabras, si vuelven a voltear la Ley Bases, Milei se ocupará de trazar una raya para denunciar a los responsables -¿Así quedarán conformados los dos nuevos frentes políticos?-, y usará esa victimización como estrategia de campaña para lograr más bancas en la elección del año que viene. A lo Nayib Bukele en El Salvador, que esperó dos años para tener el poder del Congreso.

"La aprobación de la ley acelera los tiempos, pero ya demostramos que teníamos un Plan B", se ufanan.

Existe una duda que vuela en los despachos oficiales y opositores. Está claro que Milei empieza a controlar la inflación aunque el índice del 11% es muy alto. Podrá mostrar de aquí a mitad de año, la baja de los precios, de la emisión monetaria, la suba de las reservas, el control del tipo de cambio o la baja del riesgo país. Pero, ¿eso mejorará automáticamente la calidad de vida de quienes vieron achicar el poder adquisitivo?

En el Gobierno confían en Milei; que la recesión y el techo en materia de precios, rápidamente provocará que el valor del peso y de los salarios se acrecienten. Algo similar a lo ocurrido con la Convertibilidad en la era menemista. Sin embargo, un ex funcionario de Economía en épocas de vacas gordas sostiene que para que ello ocurra la inflación deberá situarse varios meses en un dígito, pero al nivel del 2 o 3%. "Y para eso falta mucho y no va a ocurrir probablemente este año ni el otro", analiza.

"Es difícil que haya un rebote en V en el segundo semestre. El poder adquisitivo queda golpeado. No veo un segundo semestre donde la gente sienta una mejora. La baja de la inflación va a ir acompañando los problemas de empleo y salarios paupérrimos", asegura el economista.

Incluso, va más allá y argumentan que el impacto del aumento de la exportación de granos-soja- o el desarrollo del sector energético, no mueven el amperímetro en el trabajo productivo. Sí en cambio la recuperación es inmediata cuando se habla de turismo, comercio, construcción o economía de la industria. Pero por ahora son sectores postergados que dependerán de un levantamiento del cepo que no parece tan cercano, para la llegada de inversiones. Y eso en la Casa Rosada lo saben. "El asunto es que del otro lado no hay nada, solo décadas de fracaso. Y lo más relevante que pueden construir es un segundo paro general en cinco meses", remarcan en el oficialismo.

¿Cuánto durará el apoyo de la sociedad a Milei? Por ahora se mantiene firme. Nadie lo sabe a ciencia cierta. La política no tiene un Plan B. Y eso el Gobierno lo tiene claro.



Mesa chica. Milei, su hermana Karina, Santiago Caputo, Nicolás Posse y Luis Caputo.

## Aún sin consenso, arranca el debate por la reforma laboral

Diputados prevé iniciar esta semana el tratamiento en comisión de las tres iniciativas presentadas por la oposición. Hay acuerdo en algunos puntos.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Esta semana debería empezar a discutirse en Diputados la Ley Bases y, tal como prometió el Gobierno, se espera que durante el debate en comisión se incorpore un capítulo especial sobre reforma laboral. El Ejecutivo no mandó un proyecto propio pero hay al menos tres iniciativas ya presentadas por la oposición. Los principales temas que se repiten tienen que ver con las multas por trabajo no registrado -debaten si eliminación, suspensión o reducción-y la extensión del período de prueba; dos puntos que también incluía el DNU de Javier Milei que quedó bloqueado por la Justicia.

La CGT está en alerta pero aceptaría una reforma "light". Por eso salieron con los tapones de punta cuando el jefe de gabinete, Nicolás Posse, recibió en persona en la Rosada la propuesta de la UCR, que entre otros puntos elimina las cuotas sindicales obligatorias fijadas en los convenios colectivos, llamadas contribuciones de solidaridad.

"El objetivo no es recrear un trabajo mejorado sino desfinanciar a los sindicatos. Ese fue el espíritu de (Federico) Sturzenegger en el DNU 70, y ahora los radicales vuelven a ir por el mismo camino", se quejó cegetista Andrés Rodríguez.

Desde el Gobierno bajan la espuma. "Es un proyecto base sobre el cual se va a consensuar lo necesa-



En sesión. Diputados durante el tratamiento de la anterior Ley Ómnibus, que no salió. FEDERICO LÓPEZ CLARO

rio para que pase la Cámara de Diputados", señalan. Lo cierto es que ese punto no estaba en los proyectos presentados por el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, ni en el de la bancada de Miguel Angel Pichetto, que fue craneado por los diputados Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy.

Con el acuerdo de estas tres bancadas con el oficialismo, la reforma tendría luz verde. Aunque no es tan fácil porque hay puñados de rebeldes, como el sector radical de Facundo Manes, que no acompañó a sus representantes a la Casa Rosada.

 Multas a empleadores por trabajo no registrado: El DNU de Milei eliminaba las multas. El proyecto del PRO también. El del bloque federal las "suspende por dos años", mientras que los radicales -después de una discusión interna- acordaron fijar que se reduzcan. "No puede ser lo mismo para el empleador que registra que para el que no", señalan en parte de la UCR. Todos coinciden que son el corazón de la creciente litigiosidad.

 Período de prueba: actualmente es de tres meses. El DNU lo llevaba a ocho meses, como el proyecto del PRO. La UCR lo extiende a seis meses, pero con obligación de preavisar. El proyecto de Agost Carreño plantea que sea de seis meses para grandes empresas, y hasta 12 meses para Pymes y MicroPymes. El período de prueba es el plazo máximo por el cual una persona puede ser contratada sin recibir indemnización si la echan.

 Sistema de registro único, simple y electrónico: en este punto en el que con diferencias mínimas todos los textos coinciden. El proyecto del PRO incluso plantea que la posibilidad de registración "por cualquier parte interesada" será eficaz.

Otros ejes de debate:

- El proyecto radical incluye una reducción de las cargas patronales hasta el equivalente a cinco salarios mínimos. Es otra variante del "trabajador independiente" que fijaba el DNU de Milei.
- La educación como servicio esencial: la idea es establecerlo como un derecho humano fundamental, para limitar los paros en las escuelas. Lo incluyen los proyectos del PRO y la UCR. En el bloque de Hacemos Coalición Federal no lo pusieron pero consideran que no habría problema en incluirlo.

El proyecto de la UCR especifica que se debe garantizar una guardia mínima tanto para las clases como para el comedor escolar y plantea distintos porcentajes de asistencia del personal de acuerdo a la duración del conflicto. El mínimo es del 30%, si la medida se extiende por más de 48 horas, sube al 50% y más de cinco días: 75%.

 La creación de un fondo de cese laboral (al estilo de la UOCRA), figuraba en el DNU y también está en el proyecto de la UCR, de forma optativa, con un aporte de hasta 8% de la remuneración, que tiene que ser acordado por convenio colectivo de trabajo.

Los radicales también ofrecen la posibilidad de que la empresa contrate seguros para responder a las indemnizaciones.





La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com



El País CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

La protesta fue llamada para el 9 de mayo. Los gremios, abiertos a negociar. El factor de cómo lograr un "parazo".

## Atravesada por dudas con su nuevo paro, en la CGT esperan señales de Milei



#### Carlos Galván

cgalvan@clarin.com

¿La CGT quiere en serio hacerle otro paro a Javier Milei? En una nueva demostración de su timing, la central obrera peronista convocó a una huelga general contra la administración libertaria para el 9 de mayo, es decir con casi un mes de anticipación. La fecha revela lo obvio: los sindicalistas tienen un excesivo margen de maniobra temporal para negociar con el Gobierno y, eventualmente, levantar la protesta.

Si se preguntaba ayer en la mesa chica cegetista si el paro realmente se concretará, se escuchaban respuestas que delatan el estado de las cosas. "Hasta ahora el paro se mantiene", dijo un sindicalista. Otro peso pesado agregó: "Hoy por hoy, hay paro. Después se verá". Un tercero completó: "Lo que te condiciona es la realidad".

En la CGT se escuchan un puñado de temas que están sobre la mesa de negociación - "la pelota ahora la tiene el Gobierno", sostienen- y que según cómo se resuelvan podrían llevar a que el paro se levante.

Uno, central, es que se homologuen los acuerdos paritarios del sector privado que la Casa Rosada mantiene pisados. El caso emblemático es el de Camioneros, pero hay otros.

"Liberan los precios, liberan las tarifas y en lo único que el Gobierno pone techo es en los salarios", se quejan entre los gremialistas.

Algo más. Como en el cuento del policía malo y del policía bueno, dicen que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quiere homologar las paritarias ya cerradas pero que

choca contra el ministro de Economía, Luis Caputo, de mayor poder. El ex Techint Cordero está incómodo en la gestión, dicen quienes lo frecuentan.

Otro factor que tensiona el frente gremial y que aún tiene varios costados abiertos es el de la llamada reforma laboral, que el Poder Ejecutivo quiere tratar en el Congreso dentro del paquete de la nueva ley ómnibus.

En la CGT están de acuerdo con avanzar con una reforma que modifique el régimen de indemnizaciones, los períodos de prueba y las multas a empleadores por trabajo no registrado. Entienden que el actual marco legal perjudica sobre todo a las pymes y conspira contra la creación de empleo.

Pero lo que no aceptan de ninguna manera es que una nueva legislación se entrometa con el principio de la "ultraactividad" -permite la vigencia de un convenio laboral aunque esté vencido hasta tanto no exista uno nuevo-, que se amplie la declaración de actividades esenciales para recortar el derecho de huelga o que se clausure el pago de la cuota sindical solidaria a los no afiliados a los gremios, una medida que entienden apuntaría a desfinanciarlos. Los tiene en alerta, además, un proyecto presentado por la UCR que propone que las empresas dejen de ser agente de retención de las cuotas sindicales, lo que sería un golpe aún mayor a las cajas de los gremios.

"Reforma laboral" es un paquete demasiado amplio y en la CGT aún no tienen claro con qué el oficialismo buscará avanzar. Una reforma menos light de lo que anuncia el Gobierno podría fortalecer la decisión de ir nomás a un paro el 9 de mayo.

Hay más reclamos: el alza de precios, la recesión, el parate en la

obra pública y los 90.000 ceses entre trabajadores de la construcción, los despidos en el sector público. Pero en la CGT parecen estar más pendientes de la homologación de las paritarias y de la reforma laboral. Según cómo se resuelva la ecuación, el paro será más o menos factible.

La duda es si el Gobierno quiere evitar el paro o por una cuestión política opta por dejar que la protesta se concrete. En ese escenario, no sería raro que salga a demonizar a los sindicalistas. Ahí lo tiene a Pablo Moyano, por ejemplo. La semana pasada, los popes cegetistas hicieran toda una ingeniería para evitar que en lugar de Pablo fuera Hugo Moyano a la Rosada.

Se abre otra duda. ¿Con quién del Gobierno se llevaría adelante esa supuesta negociación para levantar el paro? En los gremios ven al ministro del Interior Guillermo Francos sin autonomía, con la necesidad de después validar cualquier acuerdo que pudiera obtener. A los dirigentes que estuvieron el miércoles en la Casa Rosada les llamó la atención que aunque de la reunión participó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el que ostentó la voz de mando fue el asesor estrella de Milei, Santiago Ca-

La decisión de hacer o no el paro no estará en manos de los sindicalistas con perfil más duro, como Pablo Moyano, los alineados con el kirchnerismo o Luis Barrionuevo (propuso que el paro del 9 de mayo fuera de 36 horas) sino de lo que se conoce como el núcleo duro cegetista y donde tallan Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Héctor Daer (Sanidad). Ellos y sus aliados detentan la mayoría en la central.



Jefes. Acuña y Moyano (de espaldas) con Daer. FERNANDO DE LA ORDEN

Hay algo más que puede conspirar contra la concreción del paro, más allá de que el Gobierno atienda o no los reclamos cegetistas. En la mesa chica se plantean por estas horas si tendría sentido hacer un paro de escaso volumen. Una huelga a media máquina podría dejarlos en una situación de debilidad.

El problema es cómo concretar un "parazo". Un paro en las instalaciones de las automotrices, una siderúrgica o un fabricante de alimentos tendrá impacto económico pero desde lo político no mueve el amperimetro.

"Si lo hacemos, lo que hay que hacer es un paro que valga la pena, donde cierren el 75% de los negocios y de las pymes. Que a simple vista cualquiera se dé cuenta de que fue un éxito", evalúa un histórico dirigente cegetista.

Para lograrlo, necesitarán sumar a la clase media. Entienden que es posible por el golpe al bolsillo que sufre el sector. Eso sí: admiten que esos mismos sectores son los que salen corriendo cuando ven a algunos dirigentes sindicales.



#### **DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE TRABAJO**

#### Para el Gobierno, el paro cegetista es "una receta de remedio vencido"

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo ayer que no le sorprendió que la CGT llamara a un nuevo paro contra el Gobierno y consideró que este tipo de protesta es "una metodología que debe revisarse".

En declaraciones radiales, Corde-

ro remarcó que "estas medidas son una receta de un remedio vencido", aunque aclaró que el diálogo con la central sigue. "Jamás voy a cortar el diálogo con la CGT. El objetivo es sacar al país adelante", remarcó el funcionario. Cordero también sostuvo que el sados por el Gobierno. ■

Gobierno homologará paritarias por encima de la inflación, aunque apeló a la "responsabilidad de la sociedad" para cerrar acuerdos que contengan la suba de precios. Por ahora hay algunos acuerdos paritarios que están pi-

#### Senadores en pugna







LUIS JUEZ
PRO
Ya le avisó a Milei en un encuentro hace días que no acompañará el pliego de Lijo.

FRANCISCO PAOLTRONI
La Libertad Avanza
Dijo que avalar a Lijo es de
"riesgo". Recordó su dudosa actuación en la causa Ciccone.

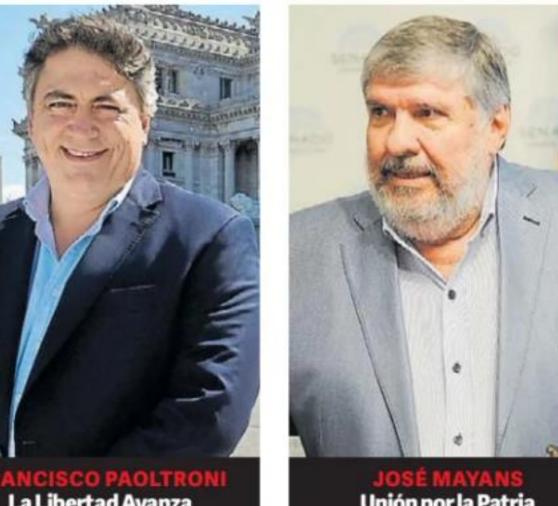

## Unión por la Patria La bancada K, la más grande, mantiene hermetismo. Dicen que nadie los contactó.

## La mayoría de los senadores no quiere pronunciarse sobre la polémica postulación de Lijo

Ningún bloque se define sobre las propuestas de Milei de poner en la Corte al cuestionado juez que llega de la mano de Lorenzetti, y a García-Mansilla.



Martín Bravo Jazmín Bullorini Emiliano Russo

A la espera de que Javier Milei efectivamente envíe al Congreso los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos anunciados para la Corte Suprema, en el Senado ningún bloque muestra una posición homogénea, ni siquiera por el momento el oficialismo. La mayoría de los legisladores tampoco adelanta su postura, a la espera de que el Ejecutivo abra una negociación. Los contados rechazos apuntan al juez federal, aunque predomina la cautela.

Con el argumento de que los pliegos no ingresaron y que deberá transcurrir el procedimiento de observaciones, impugnaciones y audiencias públicas, **el grueso de los** 72 senadores esquiva dar indicios sobre cómo votarán. De ese modo no descartan avalar las postulaciones, aunque en los bloques opositores aseguran que desde el Gobierno no los buscaron para iniciar las conversaciones.

El desconcierto es tal que hubo iba a correr otra suerte que salir s llamados entre el radical Eduardo breseído, que es lo que ocurrió".

Vischi y los peronistas José Mayans y Juliana Di Tullio para corroborar que la inacción de la Casa Rosada, al menos por ahora, atraviesa a todos los espacios políticos. En ese escenario consideran inconveniente sugerir la inclinación del voto, por la eventual negociación y también en caso de que la opinión resulte negativa para no "enemistarse" con un posible juez de la Corte por varios años.

El delay entre el anuncio y el envío formal de los pliegos al Senado para su tratamiento hace desconfiar a los propios oficialistas. "Hay que esperar a ver qué entra", repiten. La Casa Rosada, hermética, no les brinda plazos.

El bloque de La Libertad Avanza tiene siete senadores y uno de ellos está en rebeldía. Se trata del formoseño Francisco Paoltroni, que apenas se conoció la postulación de Lijo salió a rechazarla. "Me parece de altísimo riesgo para el país", sentenció. Su encono tiene una razón política: "Ese juez ha tenido un fallo que ha perjudicado a los formoseños, cuando toma la decisión de dividir la causa Ciccone, en donde todos los que quedaron bajo el fuero federal salieron imputados. (Gildo) Insfrán, que es dueño de la provincia, es dueño de la Justicia, no iba a correr otra suerte que salir soEl resto de los libertarios no se detiene en defender a Lijo, varios prefieren no hacer declaraciones, y se limitan a asegurar que como miembros del oficialismo van a acompañar los nombres que proponga el Presidente. Y confian que a Paoltroni lo van a "convencer" para que también se encolumne.

La propia Victoria Villarruel había adelantado que se había "enterado por los medios" los nombres de los candidatos y marcó que para reemplazar a Elena Highton hubiese preferido a una mujer.

Los senadores del PRO, en esta etapa aliados del oficialismo, prefieren no adelantar la posición. Luis Juez, el jefe de bloque, le avisó a Milei en un encuentro la semana pasada en la Casa Rosada que no acompañará la nominación de Lijo.

"No puedo dar ninguna posición sobre algo que hasta ahora sigue siendo un comunicado del Gobierno", dijo a este diario Guadalupe Tagliaferri, del sector referenciado en Horacio Rodríguez Larreta.

Como contó **Clarín**, los referentes del PRO tienen distintas posturas. Mauricio Macri rechazaría la nominación de Lijo, a diferencia de Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta que podrían empujarla en silencio. "Ninguno vota, y ninguno de los tres tiene capacidad para incidir en todos los senadores", toma-

ron distancia en el bloque. "Del Gobierno con nosotros no hablaron y nadie del PRO nos está bajando línea para que votemos de tal o cual manera", completaron.

Entre los 13 radicales, sólo Carolina Losada y Pablo Blanco adelantaron que no avalarán el pliego de Lijo. El gobernador Alfredo Cornejo transmitió sus reparos, por lo que los dos senadores mendocinos podrían tener la misma postura, aunque tanto Rodolfo Suárez como Mariana Juri esquivaron las de-

#### **PARA TENER EN CUENTA**

48

votos, dos tercios, se necesitan en el Senado si todos están presentes, para aprobar los pliegos.

finiciones. El resto también evitó dar su posición. "Los vamos a analizar muy bien a ambos, pensando en qué Corte queremos a futuro", se limitó a decir Vischi, titular de la bancada.

rreta que podrían empujarla en silencio. "Ninguno vota, y ninguno de los tres tiene capacidad para incidir en todos los senadores", toma-"En el bloque hay resistencia de algunos con Lijo, con García-Mansilla no tanto", resumió un senador radical. En cuanto a la cautela, en PRO, Beatriz Avila. ■

privado argumentaron que el avance de los pliegos dependerá principalmente de Unión por la Patria, con 33 senadores. Para avalar a un juez de la Corte se requieren los dos tercios de los presentes, por lo que el apoyo o el rechazo de los legisladores que responden a Cristina Kirchner y a los gobernadores peronistas será determinante.

Pero en el bloque de UxP repiten que todavía no se habló puertas adentro de los elegidos por Milei. Tampoco hay posiciones claras y están esperando que algún delegado del Gobierno los contacte.

Desde el ala más kirchnerista también se mantienen herméticos y remarcan que desde el oficialismo nadie los consultó. Incluso desde UxP comenzaron a circular la versión de que el Ejecutivo podría llegar a bajar las nominaciones por los cuestionamientos a Lijo.

Las bancadas federales, clave para inclinar las votaciones, también se muestran precavidas. En Unidad Federal, ninguno de sus tres miembros adelantan sus posturas. "Todavía no entraron los pliegos, en su momento los vamos a analizar", coinciden Carlos "Camau" Espínola y Edgardo Kueider.

La cordobesa Alejandra Vigo habló sobre el tema, pero para objetar que los dos nombres sean de varones. "En pleno sigo XXI, con los avances y conquistas que logramos las mujeres, sólo podemos ver con desagrado la falta de perspectiva de género en la propuesta anunciada por el Ejecutivo", apuntó. "No tengo opinión de los propuestos, pero en la Corte debe haber por lo menos una mujer", coincidió el salteño Juan Carlos Romero.

Cerca de la rionegrina Mónica Silva-que responde al gobernador Alberto Weretilneck, en pie de guerra con el Ejecutivo-indicaron que todavía "no tiene posición tomada". Lo mismo transmitieron desde el entorno de la neuquina Lucila Crexell y de la aliada tucumana del PRO, Beatriz Avila.

## NUEVO RECORD

JOSEFINA GANÓ \$18.000.000



Y AHORA JUEGA POR

\$21.000.000



El ex camarista federal se presenta mañana para su reelección como presidente del Colegio Público de la Abogacía de la CABA.

## Ricardo Gil Lavedra: "El Colegio de abogados porteño tiene que tener una voz más potente"



#### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

l ex juez de la Cámara que condenó a los ex comandantes, Ricardo Gil Lavedra, dijo que el Colegio Público de la Abogacía de la CABA tiene que tener **"una voz institucional más potente"** para defender los derechos de los abogados frente a la Justicia, el Gobierno y el Congreso.

El ex diputado nacional de la UCR se presenta a la reelección, tras dos años de mandato, en las elecciones del martes 16 de este mes en que unos 70 mil abogados porteños están en condiciones de votar. Se trata de una elección clave porque este colegio aporta un representante para el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Gil Lavedra, tiene entre sus apoyo a la UCR y el PRO. Entre los nombres que apoyan su reelección están Martín Casares, Paula Colombo, Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnico de Mauricio Macri.

Además, lo impulsan las agrupación vinculadas a Germán Garavano, ex ministro de Justicia, de Jimena de la Torre, actual integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, y de Diego Marías, exfuncionario de la gestión Larreta en Ciudad. De la UCR se cuentan los apoyos de la Franja Morada, de Carlos Más Velez que va en la lista y de sector de Daniel Angelici. En total, son 13 agrupaciones las que conforman el frente oficialista.

Gil Lavedra competirá contra su actual vicepresidenta primera, Patricia Trotta, que rompió con la actual conducción y encabeza la lista de Gente de Derecho, que lleva a Jorge Rizzo en la lista, en la que se encolumna gran parte del peronismo y kirchnerismo porteños, cuyo hombre fuerte en la Capital es Juan Manuel Olmos, exfuncionario de Alberto Fernández.

Se presenta además una tercera lista, que encabeza Ruben Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado, que lleva como vice a la exdiputada massista Carla Pitiot, del Frente Renovador de Sergio Massa.

La siguiente es una síntesis de una entrevista de Gil Lavedra con **Clarín**:

#### -¿Luego de dos años al frente del Colegio, cuáles son sus propuestas para el caso de que se renueve su mandato?

-Un Colegio Público profesional, prestigioso y moderno. Que defienda en serio a toda la



Por la reelección. Ricardo Gil Lavedra.

abogacía, a los litigantes, a los abogados del estado y a los de empresas. Que defienda no sólo sus incumbencias o la tutela de los honorarios, sino también que brinde capacitación de excelencia, mejores servicios y herramientas para el ejercicio profesional. Un Colegio que sea a la vez una voz institucional potente para defender el estado de derecho y procurar reformas judiciales que permitan procesos más rápidos.

#### -¿Por qué presentó un amparo contra el artículo de la nueva ley antilavado que obliga a los abogados a ser sujetos obligados de la UIF en el caso de sospechas sobre el origen de los honorarios?

-Toda actividad que se requiera con base en conocimientos legales es ejercicio de la abogacía. Y toda se encuentra amparada por la confidencialidad del secreto profesional. La reforma a la ley de lavado de activos, que obliga al abogado/a no litigante en ciertos asuntos a controlar, investigar y hasta denunciar a su cliente viola groseramente el secreto profesional y, por ende, la garantía constitucional de defensa en juicio. Además, coloca en cabeza de los abogados/as una serie de obligaciones propias de un banco o entidad financiera que son imposibles de cumplir.

#### -Por qué no quiso presentar un amparo contra el mega DNU de Javier Milei?

-Desde el año 1863 con la sanción de la ley 27 se encuentra excluída en nuestro orden jurídico la acción popular en defensa solamente de la legalidad. Siempre es necesario un "caso" o "controversia", es decir un perjuicio o afectación concreta al interés del reclamante. Sólo en un caso, la Corte Suprema habilitó una legitimación excepcionalísima en defensa de la Constitución ("Colegio de Abogados de Tucumán"), porque estaba en juego la sanción misma de normas constitucionales. El DNU 70/2023 no satisface, a mi juicio, las exigencias que establece la Constitución y la doctrina de la Corte Suprema, pero no menoscaba ningún interés concreto de la abogacía.

#### ¿A qué se refirió cuando en el lanzamiento de su campaña dijo que "vamos a seguir gobernando con austeridad o volvemos a los privilegios, al regalo de los 'Rolex' o las fiestas suntuosas"?

El Colegio no puede ser considerado como una propiedad de la lista que en cada ocasión gane una elección, y debe ser administrado sin gastos superfluos. Hubo muchas fiestas suntuosas y regalos lujosos para los expresidentes en el pasado.

## Patricia Trotta: "El Colegio debe ser un factor de poder"

a candidata a presidenta de la lista opositora "Gente de Derecho" para las elecciones del Colegio Público de la Abogacía de la CABA, Patricia Trotta, propuso volver a posicionar la entidad "como un factor de poder".

En una entrevista con Clarín, Trotta defendió la compra de relojes Rolex para los ex presidente de la entidad porque "fue votado hace muchísimos años para premiar a los expresidentes de todas las listas desde la creación del Colegio". "El fundamento era que resultaba muy injusto que trabajaran ad honorem durante años y a su término el Colegio no fuera capaz de hacerles un buen presente", agregó la candidata.

Trotta, que rompió con la actual conduc-

ción del colegio y encabeza la lista de Gente de Derecho, que lleva al ex presidente de la entidad Jorge Rizzo en la lista, en la que se encolumna parte del peronismo y kirchnerismo porteños, cuyo hombre fuerte en la Capital es Juan Manuel Olmos, exfuncionario de Alberto Fernández. La lista de Gente de Derecho también tiene entre sus candidatos a Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia y abogado K y además una pata libertaria con Francisco Oneto, uno de los letrados que representa a al presidente de la Nación, Javier Milei,

La siguiente es una síntesis de la entrevista:

-¿Cuáles son sus propuestas para el caso de que gane las elecciones internas del colegio?



Desafiante. La abogada Patricia Trotta.

-En primer lugar recuperar los servicios y defensa de los abogados que se han perdido en la Institución y que ellos sean los abogados y el resto seamos "matriculados" como si fuéramos meros clientes. Volver a posicionarlo como un factor de poder que consiguió hitos históricos para la profesión como los fallos Halabi (declarando la inconstitucio-

nalidad de la ley espía del gobierno de los K), y Rizzo (declarando la inconstitucionalidad de la ley de democratización de la justicia también de los K); oponernos férreamente a nombramientos en la Corte por decreto (Macri a pocos días de asumir), las listas negras, y recuperar la apertura de todos los Consejos y Colegios Profesionales cerrados por el Estado Nacional y Rodríguez Larreta durante la pandemia. Asimismo, tener presencia siempre con casos como el DNU 70/23, la ley ómnibus, la industria del juicio, etc, gobierne quien gobierne y no como hoy que el Colegio es un satélite de partidos políticos guardando silencio cómplice en lo que propone el gobierno y que perjudica a los y las colegas.

#### -¿Qué opina del artículo de la nueva ley antilavado que obliga a los abogados a ser sujetos obligados de la UIF?

-No es un tema nuevo, viene de muchos años. "GENTE DE DERECHO" impidió durante varios años que se imponga. Los doctores Calógero y Rizzo recibieron a la doctora María Eugenia Talerico quien estaba en la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri y les propuso que la Institución adhiera, cosa que el Colegio, por supuesto, no hizo. ■



Vínculos. La canciller Diana Mondino en una reunión con el embajador de China en la Argentina, Wang Wei.

## China defendió su base en Neuquén y salió al cruce de las críticas de Estados Unidos

El embajador chino, Wang Wei, dijo que la base tiene fines científicos. Cuestionó que se afecte la relación con su país, por el vínculo con EE.UU.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

"Es importante señalar que el desarrollo de las relaciones con un país no debe realizarse a expensas de las relaciones con otros países, lo cual no redunda en los intereses a largo plazo de Argentina", dijo a Clarín el embajador de la República Popular de China ante la Argentina, Wang Wei.

Fue un intercambio con el diplomático de varias preguntas por escrito, que incluían el interés de este diario por conocer su opinión también en temas económicos como el swap de monedas entre los bancos centrales de China y Argentina -en junio vence un tramo de 5.000 millones de dólares y se desconoce si Beijing lo va a postergary sobre desentendidos en asuntos militares como la compra argentina de aviones F16 estadounidenses que se lo compararán a Dinamarca en lugar de China.

El embajador Wang resumió su posición, interesado fuertemente en destacar la sociedad con Argentina, y que la base china en Neuquén tiene "fines científicos" y no militares como dice Washington.

En poco más de tres meses, Argentina se convirtió en territorio fértil para la **fuerte rivalidad estratégica que mantienen Estados Unidos y China**, cuyo gobierno espera para el 27 de abril a la canciller Diana Mondino y aclarar ciertos tantos. La tensión entre la administración de Javier Milei y el gobierno chino es evidente. El Presidente y Xi Jinping nunca hablaron ni por teléfono. En campaña, el libertario lo ubicó en el campo de las "dictaduras comunistas" aunque al asumir guardó silencio.

militares como la compra argentina de aviones F16 estadounidentre la Argentina y China desde la

#### llegada de Milei a la Presidencia?

-Durante más de medio siglo, las

relaciones chino-argentinas han tenido desarrollo sustancial y cosechado fructíferos resultados en cooperación pragmática. El desarrollo de las relaciones entre China y Argentina se ha convertido en un consenso general de gobierno, partido político, sector y agrupación de los dos países. Este año se cumple el décimo aniversario del establecimiento de una Asociación Estratégica Integral entre China y Argentina. China siempre ve el desarrollo de las relaciones bilaterales desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. Por supuesto, el desarrollo de las relaciones binacionales no puede separarse de la orientación estratégica de alto nivel, y China ve con buenos ojos estrecha interacción entre el alto nivel de ambas partes. Por ejemplo, China está preparando el recibimiento de la visita de la Sra. Canci-



El desarrollo de las relaciones con un país no debe realizarse a expensas de las relaciones con otros países".



Hemos aclarado el carácter científico y civil de la Estación de Espacio Lejano y ambas partes comparten la opinión". ller Diana Mondino y espera que la visita se desarrolle con éxito en un ambiente amistoso, enviando una señal positiva al mundo de que los dos países están trabajando juntos para promover la Asociación Estratégica Integral y profundizar la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa. Ambas partes pueden dialogar y consultar sobre cooperaciones amistosas y mutuamente beneficiosas de las diversas áreas.

-Milei renunció a los BRICS porque no quiere estar con paises que no considera democráticos y en una entrevista con The Wall Street Journal dijo que no quiere una alianza estratégica con China sino con los Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso el vínculo con Beijing?

-China ve con buenos ojos que Argentina mantenga relaciones amistosas con otros países. Espera y cree que el Gobierno argentino tratará bien sus relaciones con el exterior a partir de los intereses fundamentales y a largo plazo del país. Es importante señalar que el desarrollo de las relaciones con un país no debe realizarse a expensas de las relaciones con otros países, lo cual no redunda en los intereses a largo plazo de Argentina.

-Usted viene refutando y expresándose sobre todos los aspectos que le parecen molestos. Lo hizo enfáticamente ahora sobre las versiones de que la base de Neuquén tenía uso militar y no científico. ¿Es así?

-El único propósito de las aclaraciones hechas por la parte china sobre la Estación de Espacio Lejano en Neuquén es transmitir la verdad al público. De hecho, tanto los dignatarios chinos como los argentinos han respondido anteriormente a esta cuestión. La parte china sostiene que el pueblo argentino tiene derecho a conocer la situación verdadera de las relaciones sino-argentinas, y espera que los medios de comunicación nos ayuden a hacer más por el desarrollo de las relaciones binacionales, para que la verdad prevalezca sobre las mentiras. Quisiera subrayar que hemos mantenido buena comunicación con la parte argentina sobre la aclaración del carácter científico y civil de la Estación de Espacio Lejano, y ambas partes comparten la opinión. En cuanto al acceso a la Estación de Espacio Lejano en Neuquén, las autoridades competentes de ambas partes se comunicarán al respecto.

-Y usted y vuestra embajada también se expresaron sobre la política de una sola China que siempre tuvo y tiene la Argentina. ¿Tuvo alguna duda?

-En cuanto a la cuestión de Taiwán, el Gobierno argentino ha declarado reiterada y públicamente que se adherirá firmemente al principio de Una Sola China, y le recomendamos que consulte las declaraciones pertinentes en el sitio web de la Cancillería. ■

El País 16 CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024



Gesto. Luis Caputo felicitó a Kristalina Georgieva por haber sido reelegida por otros 5 años en el FMI.

## Caputo viaja a EE.UU: reunión con bancos y el FMI para aflojar el cepo

El ministro de Economía va con sus principales alfiles. Busca fondos frescos para aliviar la restricción cambiaria.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a verse cara a cara con las autoridades del Fondo Monetario durante las reuniones de primavera del organismo y el Banco Mundial. El funcionario, su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, viajarán mañana a Washington, donde se espera que reanuden negociaciones con el equipo de Kristalina Georgieva, a quien Caputo felicitó ayer por haber sido reelegida al frente del FMI.

El Gobierno sigue en busca de dólares para abandonar el cepo, por lo que negocia con organismos multilaterales, bancos y fondos extranjeros, sin señales concretas aún. En las últimas semanas, hubo reuniones con miembros de la CAF y el BIRF, una entidad del Banco Mundial, según pudo saber Clarín. Y el Fondo elogió el "progreso impresionante" hace más de una semana, pero insistió en medidas "firmes" y mejorar la "calidad de ajuste fiscal", lo que implica avanzar en reformas duraderas.

Si bien el Banco Central acumuló más de US\$ 13.000 millones de reservas desde el cambio de gestión y se acercó a la meta, lo pudo hacer gracias a las restricciones que ahora se buscan eliminar. Para búlgara apoyó el plan de ajuste, pe- y subir las tasas. ■

**PARA TENER EN CUENTA** 

13.000

son los millones de dólares que sumó en reservas el Banco Central desde la llegada de Milei.

ello, el Presidente dijo que necesita un colchón de US\$ 15.000 millones, una meta aún distante ya que Caputo debe cancelar a fin de mes los pagos por casi US\$ 1.900 millones que postergó con el Fondo la semana pasada y desde el lunes el BCRA liberará otro cupo del pago de importaciones.

La negociación con EE.UU y Georgieva es clave para destrabar, además, fondos de sus "brazos" financieros. Javier Milei se reunió el último jueves con el titular del BID, Ilan Goldfajn, en Miami, para evaluar el "apoyo técnico" para el recorte de subsidios y la "eficiencia" del gasto social. Caputo busca retomar esas conversaciones y mantener otros contactos en Washington en el marco de la cumbre de ministros de Finanzas que se celebrará entre el miércoles y viernes.

La última vez que el ministro se reunió con la jefa del Fondo fue en febrero en el marco de la cumbre del G20 en Brasil. La economista

ro reiteró que necesita apoyo para las reformas y reforzó las exigencias planteadas una semana antes por la número 2, Gita Gopinath, quien durante una misión al país reclamó una reforma en Ganancias, cambios en la fórmula jubilatoria y un freno a la dolarización.

El Gobierno envió algunas señales en las últimas semanas. Por un lado, circuló el nuevo proyecto Ley Bases, junto al paquete con el que busca recomponer la recaudación y reforzar el ajuste fiscal. El combo incluye una suba en Ganancias para los trabajadores y un incremento del monotributo, acompañado de un alivio a las empresas con la reforma Bienes Personales, una moratoria impositiva y el blanqueo de capitales.

Por otra parte, se oficializó un nuevo esquema para las jubilaciones, después del perder casi 40% de su poder adquisitivo en el primer trimestre. Y se flexibilizó el cepo al reducir el plazo de pago a 30 días de las importaciones para las pymes (en lugar del cronograma escalonado de 30, 60, 90 y 120 días) y autorizar el pago anticipado del 20% para comprar bienes de capital, en medio de la paralización de plantas y la caída de la actividad, como ocurre en Acindar

Mientras tanto, Caputo sigue desoyendo los pedidos del Fondo de acelerar la devaluación del dólar

### Ajuste por inflación de las jubilaciones: en mayo el aumento de los haberes será 11%

Aplican el índice de precios al consumidor de marzo. Los otros factores que también inciden.

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

En mayo, los haberes jubilatorios aumentan el 11% por el dato de inflación del INDEC de marzo, según lo determina el DNU 274/2024, pero el aumento efectivo dependerá de 2 variables claves: el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que fija el ingreso de los que se jubilaron con la mínima con 30 o más años de aportes sin acudir a las moratorias y el valor y el alcance del bono que cobran los haberes más bajos.

Ingresamos en la segunda quincena del mes y el Gobierno aún no convocó al Consejo del SMVM (debió haber sido convocado en abril) y resta definir si el bono de \$70.000 se mantendrá y en qué valor por lo que no se puede calcular el aumento para los distintos segmentos de jubilados y pensionados...

Con el 11% de aumento en mayo, los jubilados y pensionados que recibieron plenamente los aumentos (27,18% en marzo, 27,4% en abril y 11% en mayo) acumularán en 5 meses un incremento del 79,85%.

Los que recibieron bonos, y si el bono también recibe el aumento del 11% - unos 5 millones - el aumento a mayo sería del 66,6 %. Esto se debe a que el haber mínimo en mayo sería de \$ 190.124 más \$ 77.700 del bono (\$ 70.000 +

11%) haría un total de \$ 267.824 versus \$ 160.712 de diciembre 2023.

Si el bono se mantiene en \$ 70.000, el aumento efectivo no sería del 11% sino del 7,8% y el acumulado a mayo del 61,9%.

Los que además del bono, tienen derecho al 82% del SMVM, el cálculo es incierto porque dependerá que se incremente o no el Salario Mínimo en mayo. En abril están cobrando un 2,11% más que en marzo.

Los jubilados docentes nacionales y docentes universitarios no tienen en abril ningún aumento y tampoco en mayo porque se rigen por un régimen especial con aumentos trimestrales, en marzo, junio, septiembre y diciembre.

A marzo, la inflación fue del 51,6%. Con un 10,8% en abril y un 9% en mayo (estimación del REM - Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central), la inflación a mayo sumaría el 83,1%.

En consecuencia, con el nuevo esquema, a mayo y con los distintos niveles las jubilaciones - con mayor énfasis los haberes más bajos - seguirán perdiendo varios puntos en relación a la inflación por encima de la fuerte pérdida que tuvieron durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En junio, las jubilaciones se ajustarán por la inflación de abril, estimada por el REM en el 10,8%. ■



ANSeS. Aún no se definió el monto y el alcance del bono.

El País 17 CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

## Para que la inflación llegue a un dígito los alimentos son clave

La desaceleración del precio de los productos de consumo masivo servirá para contrarrestar la suba de los servicios en abril. Los pronósticos privados.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

El Indice de Precios al Consumidor del 11% en marzo, con la inflación núcleo en 9,4%, abre el camino para que abril se convierta en el mes en el que el registro sea de un dígito.

En el relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, las consultoras, que habían marcado 12,5% para marzo pronosticaron 10,8% en abril y 9% en mayo.

Pero a la luz del último informe del INDEC, algunos analistas empiezan a rever sus proyecciones y ven posible que se llegue a un dígito en abril.

Con el dólar como ancla, la inflación viene bajando mes a mes desde enero. Pero las fuertes subas de los servicios públicos en abril amenazan con quebrar esa tendencia. Los aumentos en el gas oscilan entre el 250% y el 500% en todo el país. En el caso de la electricidad, los incrementos varían entre el 120% vel 300%.

Sin embargo, la desaceleración de los alimentos puede compensar el alza de las tarifas. En marzo el rubro alimentos subió 10,5% por debajo del 11,9% de febrero. Y esa tendencia a la baja se profundizaría en abril.

Desde la Fundación Libertad y Progreso marcan que el relevamiento de para la primera semana de abril mostró que el índice de precios minoristas creció un 10,2%



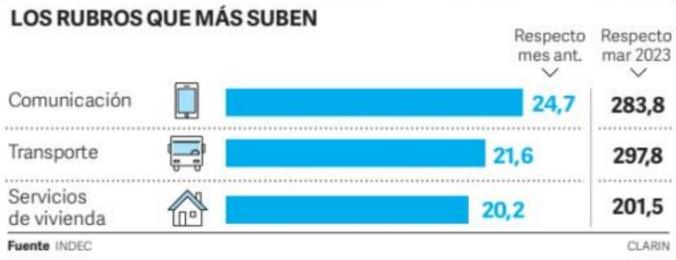

mensual. "En base a estos datos, proyectamos que abril cerrará con una suba mensual del 9,5%; incluso ante el impacto de la suba de las tarifas. Esto porque el impacto de actualización de los precios regulados se ve compensando con una fuerte desaceleración de los no regulados, que ya en marzo viajaron a un ritmo mensual de un dígito y que en abril podrían subir en torno al 6%-7%", señaló Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación.

Los datos del relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región GBA muestran "un fuerte impacto de los ajustes en gas y el servicio de agua pero una importante moderación en la gran mayoría del resto los rubros, incluidos alimentos y bebidas, que son clave en la inflación núcleo. Por ello, la inflación total del mes podría llegar a ubicarse en un dígito", anticipan.

En la medición de la consultora EcoGo, el relevamiento de precios de alimentos marcó una inflación del 0,4% en la primera semana de abril, 0,4 puntos porcentuales más



La canasta de primera necesidad arrancó en abril con una variación semanal de 0,8%. En marzo el alza había sido de 2,2%".



Abril sería el último mes de fuertes aumentos de tarifas, que aportarían casi 2 puntos a la inflación general".

baja que la semana previa.

La misma tendencia registra la consultora LCG, que en su índice de precios de alimentos registra 0,4% en la primera semana de abril y 0,2% en la segunda. Se trata del índice semanal más bajo de los últimos 9 meses.

"Abril comenzó marcando una nueva desaceleración en el relevamiento de precios de alimentos de LCG, acumulando en dos semanas una inflación del 0,6%. En abril la estacionalidad suele jugar a favor, sobre el que, además el BCRA continua con un crawling del 2% en el tipo de cambio oficial", señala LCG.

"En este relevamiento semanal, la inflación de alimentos venía promediando un 11-12% mensual, pero se derrumbó a los valores de junio de 2023 (6,2% promedio a la segunda semana de abril). El porcentaje de productos con aumentos se mantiene elevado (25%). Sin embargo, tenemos que esperar a ver los efectos de las segundas vueltas de los aumentos de regulados y el aumento de gas que se sentirán en el mes", advierten.

Para el Centro de Estudios Económicos de Bahía Blanca en la primera semana de abril el rubro alimentos y bebidas registró una variación de 2%. Contra la semana previa, los productos que más subieron fueron la papa con el 18,5%, el agua con 10,3% y el arroz con 10,1%. A la vez hubo bajas del 5% en las naranjas, 6% en café y 6,9% en manteca.

Según el relevamiento de precios de Econviews, que mide una canasta de alimentos, limpieza y perfumería en los supermercados, el mes comenzó con una variación semanal de 0,8%. En la primera semana de marzo el alza había sido de 2,2%.

El economista Fernando Marull, director de la consultora FMyA, dice que "abril sería el último mes de fuertes aumentos de tarifas, ya que se confirmaron finalmente las subas de gas del orden de 350% promedio para residenciales. Esto aportaría casi 2 puntos a la inflación general, que proyectamos en 11% mensual. En el caso particular de Alimentos seguirá debajo del 10%", apunta Marull.

El freno de los alimentos se da en sintonía con el derrumbe del consumo. Según los datos de CAME en marzo las ventas minoristas bajaron 12.6% anual frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, y acumulan una caída de 22,1% en el primer trimestre del año. En la comparación mensual, disminuyeron 3,2%. ■

## Rebajas y precios congelados con marcas propias en los súper

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Hace aproximadamente un mes, el ministro de Economía Luis Caputo salió a criticar a los supermercados por ofrecer descuentos y promociones del tipo 2x1 bajo el argumento de que el INDEC no tiene en cuenta ese tipo de rebajas a la hora de medir los precios y, por ende, no se veían reflejadas en la inflación mensual.

Pocos días después, la empresa

bo, Disco y Vea, tomó el pedido del funcionario y rebajó por 30 días unos 1.000 productos de marca propia de manera individual en lugar de ofrecer las promociones. Algo que Caputo festejó en las redes sociales con emojis de "aplausos".

Ahora, Carrefour se sumó a la movida. La cadena francesa presentó la sexta edición de Precios Corajudos. Bajo el lema "Defendiendo precio y calidad", la compañía mantendrá fijos los precios de 1.500 productos de marca propia hasta el 15 de julio de 2024, en las chilena Cencosud, dueña de Jum- 22 provincias donde está presente. por los supermercados se enmar- según la cadena.

"Estamos convencidos de que nuestra marca propia es la mejor alternativa de precio y calidad para acompañar a las personas en sus compras diarias", señaló sobre la iniciativa Néstor Sist, codirector Ejecutivo de Carrefour en el país. En tanto Candela Arias, codirectora Ejecutiva de la cadena, recordó que el programa de Precios Corajudos fue implementado hace seis años como "un compromiso para la planificación de la economía doméstica" afectada por la inflación.

Este tipo de acciones tomadas

can en la fuerte caída del consumo. Las ventas minoristas, según los datos de CAME, se desplomaron un 25,5% anual en febrero y uno de los rubros con mayor caída fue Alimentos y Bebidas. En este sector, la merma llegó al 33,3%.

Otras cadenas apuntan a distintas estrategias de precios para sos-

#### Cencosudy Carrefour arrancaron y Coto apunta a las ofertas.

tener la ventas. Chango Más por caso, tiene una "canasta protegida" desde fines del año pasado. Se trata de un set de 119 productos básicos, "al precio más barato de todo el canal moderno de supermercados".

"La canasta incluye más 40 categorías básicas de productos de almacén, frescos, bebidas, higiene y perfumería, entre los que se destacan: aceite, lácteos, harina, yerba, café, pañales, lavandina, limpiadores, entre otras. Todos los productos están señalizados en góndola con etiquetas y cartelería especial para facilitar su identificación", comentó una fuente de esa cadena.

Desde Coto, explican que el aporte de la cadena a la cruzada contra la inflación pasa por "hacer fuertes rebajas en unos 15.000 productos durante todos los fines de semana o ampliar la cantidad de días en los que se formulan ofertas que pueden ir del 30% al 50%.

La española Dia acaba de lanzar su primera convocatoria de proveedores para su marca propia. El objetivo es ampliar la oferta. ■

#### **Avant Premiere**

El ex presidente y el ex jefe porteño se cruzaron en la presentación del libro de Marcos Peña. Milei volvió a criticar a los jueces y se esperan novedades. Pelea en la comisión de Juicio Político.

## Frío entre Macri y Larreta, todos miran a la Corte y puja en una comisión clave



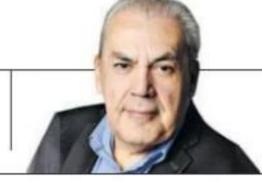

Ignacio Zuleta Periodista



#### El país, a prueba

El afán de los días pone a prueba capacidades y lealtades. Hay para todo: **Javier Milei apuró su regreso de los Estados Unidos** para sentarse junto a los ministros en un gabinete de crisis. Lo necesita la Argentina, porque el ataque de Irán sobre Israel sucede pocas horas después de conocerse el fallo de la Casación sobre la causa AMIA.

En la larga sentencia de 711 páginas, uno de los magistrados, Carlos Mahiques (ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal), afirma que el ataque criminal a la mutual de la comunidad judeo-argentina fue una represalia de Irán contra la Argentina.

El magistrado da por cierto que se trató de la respuesta al gobierno de Carlos Menem por no haber cumplido con los acuerdos de intercambios tecnológicos comprometidos por la administración anterior de Raúl Alfonsín. La tradición neutralista de la Argentina, de ser cierta esa hipótesis que ha alcanzado tamaña ratificación judicial, queda comprometida de prepo.

Razonable que el Gobierno emplee todos sus talentos en elegir la **mejor estrategia para un país pacífico**, que está en la región más pacífica del mundo, y que ha sufrido esos embates por decisiones de los gobiernos que han querido jugar sin red en los conflictos globales.

Lo ilustra, también, el compromiso del gobierno de Cristina de Kirchner en la trama de los acuerdos para el juzgamiento de los acusados de cometer el abominable atentado, que la han llevado a ella a la Justicia y al país, a un escenario de zozobra.

Esto es más importante que la **presunta** intención de Milei de ponerse al frente de un gabinete que en su ausencia estaba recibiendo directivas de la vicepresidente Victoria Villarruel y del sector bullrichista, en particular del jefe de Gabinete de Luis Petri, el coronel retirado Carlos Becker.

#### Macri y Larreta, codo a codo

Lejos de escenarios tan comprometedores como el de Medio Oriente, algunas colectividades revisitan sus alineamientos. El viernes, para despertar suspicacias, se sentaron juntos, aunque en silencio, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta durante un buen rato. Estuvieron en la primera fila de la presentación de libro de autoayuda de Marcos Peña, "El arte de subir (y bajar) la montaña: Cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo".

Macri llegó a punto de comenzar el acto, Larreta cuando ya había comenzado. Los dos se dijeron apenas un "Hola" y escucharon el diálogo de Marcos con el presentador. Se retiraron pronto para no quedase al brindis que ofreció el editor del libro, el empresario Hugo Sigman (siglo XXI). La asistencia era muy PRO, exfuncionarios, familia y amigos, que escucharon los argumentos del autor. Rara la pasión de hombres como Peña o Macri de enseñar sobre liderazgo, cuando ellos mismos no son líderes. Son jefes de formaciones, pero no líderes que contengan a su contradicción. De ahí que miren la política, que acariciaron desde el vértice, desde la comodidad de sus domicilios.

#### La Corte, agredida, mueve papeles

El baño de arbitrariedad mileísta sobre la comisión de Juicio Político de Diputados pone luz a una cuestión, que está en el centro de los intereses del Gobierno: la actitud de la Corte frente a sus decisiones más polémicas.

La algarada que dividió al bloque, en el momento en que debía estar más unido que nunca, puede haber sido una torpeza de sus jefes. Pero actuó la mano invisible de la política, que estalló pocas horas después de una queja insólita del presidente.

"Al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable con el DNU", dijo Milei el mismo sábado 6 de abril cuando se comunicó con Oscar Zago por la cuestión de la comisión. Fue en la conferencia AynRandCon 2024, ante un grupo de creyentes en el Objetivismo de la filósofa Ayn Rand (1905-1982), un emblema de la derecha de anteayer, que cree ver en Milei la luz al final del túnel del tiempo por donde la libertad retrocede.

No fue un cruce que dejase pasar la Corte.

Horacio Rosatti aprovechó la tribuna del Rotary Club para responderle con la máxima del tribunal: no vamos a solucionar lo que la política no soluciona. "Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en ámbitos parlamentarios. Hay que darle tiempo a la política, pero intervendremos en un plazo razonable".

Ese plazo está cerca en horas. Los que ven bajo el agua esperan que este martes, en el acuerdo del tribunal, algo se diga acerca de los tiempos y las formas de los expedientes que se acumulan sobre medidas del gobierno -DNU, per saltum, etcétera-.

#### Tres guiños al PJ: Corte, Lijo, AGN

Los tumultos menemistas -no cabe describirlos de otra manera- en torno a la comisión puso la atención de la platea en donde al Gobierno menos le conviene. Esa comisión existe para que nunca se abra, a menos que haya un incendio intencional. Por ejemplo, el juicio político que intentó el anterior gobierno contra miembros de la Suprema Corte.

Cuando asumió el nuevo gobierno, todos esperaban que la primera medida fuera sepultar el juicio a la Corte, el proyecto más importante de la presidencia de los Fernández. Nadie olvida que en enero de 2023 el propio Alberto Fernández se sacó fotos junto al presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, y a la diputada nacional Carolina Gaillard, que era presiden-



Carlos Mahiques Camarista de Casación

En su reciente fallo, aseguró que el atentado a la AMIA en 1994 fue una represalia de Irán contra el gobierno de Carlos Menem.

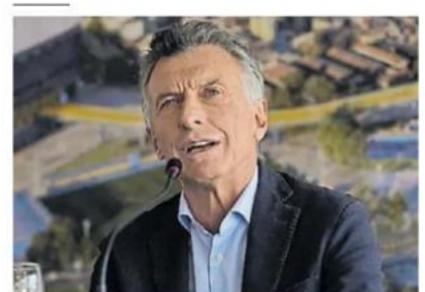

Mauricio Macri Titular del PRO

Estuvo en primera fila en la presentación del libro de Marcos Peña. Y apenas cruzó un frío saludo con Horacio Rodríguez Larreta.



Javier Milei
Presidente de la Nación

Insistió en que "al menos tres jueces de la Corte Suprema han tomado una posición bastante poco amigable con el DNU".



Horacio Rosatti
Presidente de la Corte

Repitió que hay cuestiones que debe resolver la política, en ámbitos parlamentarios, pero alertó que si no lo hacen intervendrá la Justicia.

ta de la comisión de Juicio Político, para hacerles entrega del pedido de Juicio a la Corte, que respaldaba un grupo de gobernadores peronistas.

El gobierno de Milei parece tomar la posta de esas inquinas cristinistas, y prolonga el enfrentamiento con el tribunal o al menos con tres de sus integrantes. Si son ciertas las hablillas sobre Ricardo Lorenzetti como influencer judicial sobre Olivos, dejar abierto el juicio a la Corte es parte de un conjunto de señales amigables del oficialismo hacia el peronismo. Las otras son la nominación de Ariel Lijo para integrar el tribunal y el jugueteo con las tres sillas vacantes en la AGN.

#### Una crisis inoportuna

Un tumulto menemista, según el formato histórico, es un choque estridente, divertido hasta se diría, pero que **puede dejar esquirlas en asuntos graves**. Hoy suma el revoleo de WhatsApp y la hermenéutica de los emojis. ¿Un thumbs up de Milei era para decirle sí a Pagano? Evidentemente no. Ahora sabemos que era un acuse de recibo, pero sin contenido político.

¿Para qué pone en evidencia disidencias justo allí, un Gobierno al que solo le interesa la agenda macroeconómica? ¿Es que quiere poner en evidencia la debilidad de un presidente en extrema minoría en las dos cámaras?

Sería un disparate, porque esa debilidad no le permite ni siquiera vetar leyes, ya que la oposición puede juntar 2/3 de los votos e insistir en la mayoría de los temas. Y con esos 2/3 también puede iniciarle juicio político. Mejor que les ponga burletes de cemento a las puertas de esa comisión.

#### El cristinismo habla de juicio político

Nadie piensa que en la Argentina alguien pueda tener en la cabeza un juicio político al presidente. Pero la algarada sobre la designación del guardabosques del presidente -es el rol de quien preside Juicio Político-ocurrió pocos días después de que un grupo de abogados identificados con el cristinismo, reunidos en una peña del barrio de San Telmo, explicara que según ellos so-

bran razones para enjuiciar a Javier Milei. Más allá de los argumentos, importa la for-

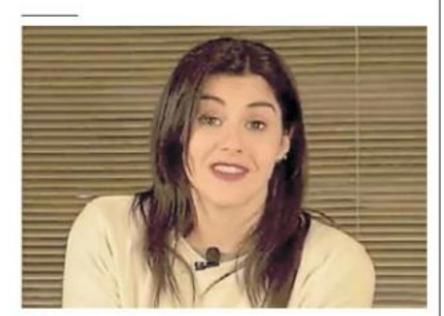

Marcela Pagano
Diputada de La Libertad Avanza

Interpretó que un emoji de Milei le daba luz verde para presidir la comisión de Juicio Político. Al final, terminó corrida del cargo. ma y la oportunidad de ese eventual pedido. Apenas han pasado cuatro meses de gestión y quienes piden el juicio se referencian en los bloques de la oposición peronista, que son primera minoría en Diputados (99 más la izquierda) y casi la mitad del Senado (33 en lo formal, pero extensibles a 48 para proyectos odiosos al oficialismo, por ejemplo, tumbar el DNU/70 o juguetear con coparticipar leyes como las del cheque o el impuesto país).

#### Tres cargos clave para un presidente

Uno de los protagonistas más comprometidos con la crisis en el bloque oficialista de La Libertad Avanza **ironizó sobre la vuelta del menemismo**: noviazgos de estado que se rompen en público, escenarios de revista y tropiezos del tipo tres chiflados, cuando fuerzan la entrada por la misma puerta. Todo para trivialidades que, vistas en perspectiva, abren puertas que deberían estar cerradas.

Hay tres cargos que un presidente debe asegurarse. Uno es la SIDE, hoy AFI, la inteligencia de Estado. Otro es el juzgado federal de San Isidro. Este magistrado tiene jurisdicción en todas las causas que competen a la residencia de Olivos. Es cabecera de las querellas que inició, por ejemplo, la SIDE para perseguir a periodistas, como ocurrió durante el período Kirchner. Quien ocupe esa silla, desde Alberto Piotti a Sandra Arroyo Salgado, tiene un blindaje de poder superior a otras magistraturas judiciales.

El tercer cargo es Juicio Político. Quien está ahí vigila las puertas del infierno, para que jamás se abran. Debe ejercerlo alguien de extrema confianza personal del presidente. Cuando Oscar Zago le consultó en la noche del sábado 6 de abril a Milei sobre la oportunidad de designar a Marcela Pagano en la comisión, le dijo: "Quedo como vocal de la comisión, y si pasa algo, me inmolo yo".

El cancerbero de Juicio Político es como un granadero de la custodia presidencial, debe estar dispuesto a arriesgar la vida para cuidar al jefe. Allí estuvieron César Arias para cuidarlo a Carlos Menem, Anabel Fernández Sagasti para cuidarla a Cristina de Kirchner, y Álvaro González para cuidarlo a Mauricio Macri. A los tres les llovían los pedidos de juicio político, pero los candados estaban cerrados, con poxipol en el ojo de la cerradura, por si las moscas.



Alvaro González Diputado del PRO

Como titular de la comisión, le llovían pedidos para enjuiciar al entonces presidente Macri. Su tarea era evitar cualquier avance.

#### Opinión pública

## Según un sondeo K, Karina Milei mide mejor que Cristina

Es el último estudio nacional de Agora, vinculada a un ex funcionario kirchnerista. Trae números positivos para el Presidente y el Gobierno.

#### **Eduardo Paladini**

epaladini@clarin.com

Su poder e influencia en el Gobierno exceden largamente su cargo formal como secretaria general de la Presidencia. Así lo dejó en claro Karina Milei en dos jugadas recientes: cuando presentó el partido libertario en la Ciudad (una mojada de oreja política a Mauricio Macri) y cuando ordenó dar marcha atrás con la designación de la diputada Marcela Pagano en la Comisión de Juicio Política Una ratificación de la literalidad de su apodo: "El Jefe".

Este remozado perfil de Karina Milei vino acompañado por una fuerte versión: podría ser candidata en la Ciudad o la Provincia en 2025. Y una nueva encuesta abona este camino con un dato sensible: según una consultora K, la hermana del Presidente ya mide mejor que Cristina.

El dato que adelanta **Clarín** este sábado aparece en el último estudio nacional de **Agora**, una consultora vinculada a **Santiago "Patucho" Alvarez**, camporista y ex funcionario de Cristina.

Se trata, junto con Analogías, de dos de las encuestadoras con más llegada a ese espacio. Por eso llaman la atención los números de este nuevo trabajo. Porque no sólo ponen a Karina Milei arriba de Cristina, sino que en general trae muy buenos números para el Presidente y el Gobierno.

La tabla de imágenes del estudio analiza a 9 dirigentes. A los que peor les va es a los K. De abajo hacia arriba, ordenados por la imagen positiva, el más relegado resulta Axel Kicillof. Combina 31 puntos a favor y 57 en contra.

Encima de Kicllof quedan Sergio Massa y Cristina Kirchner, con cifras similares a las del mandatario bonaerense: el ex ministro de Economía, + 32% y - 60%; la ex presidenta, + 33% y - 58%.

En un escalón siguiente, también con más rechazos que apoyos, aparecen Luis "Toto" Caputo y Mauricio Macri. El ministro de Economía, con + 34% y - 43%; el líder del PRO, con + 34% y - 57%.

Luego viene el cuarteto de funcionarios que consiguen diferencial de imagen a favor: la mencionada Karina Milei, con 41% de positiva (8 más que Cristina) y 38% de negativa (20 menos que la ex presidenta). Y mejor aún, la vice Victoria Villarruel (+ 49% y-34%), la ministra Patricia Bullrich (+ 50% y-43%) y el presidente Milei (+ 51% y-38%).

Lo de Milei (Javier) resulta también muy bueno: tiene 18 puntos más a favor que Cristina y 20 menos en contra. Y si la comparación es con Macri, lo supera por 17 puntos en la positiva. ■



¿Candidata? Karina Milei suena para una lista el año próximo.



Intención. Bausili, presidente del BCRA. La baja de tasas no impactó en el precio del dólar. GUILLERMO ADAMI

## Por baja de tasas indican a ahorristas opciones de plazos más largos

Los plazo fijo redujeron sus rendimientos del 70% anual en promedio al 60% anual. Es apenas el 5% mensual.

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Desde hoy se espera que se sienta con fuerza un reacomodamiento en los portafolios de los inversores y pequeños ahorristas, ya que se va a ver el impacto de la baja de tasas que encaró el Banco Central el jueves pasado. Los plazo fijo redujeron sus rendimientos del 70% anual en promedio al 60% anual, apenas el 5% mensual, que ostentaron el viernes.

En paralelo, desde este lunes rige la **suba de encajes impuesta** para los fondos money market, que pasará del 0% al 10%, por lo que el impacto en este tipo de instrumentos será mayor. Estos fondos, llamados también T+0, permiten acceder al dinero invertido en todo momento y ganaron mucha popularidad en un mercado que buscó cubrirse de la llamarada inflacionaria y de la persistente incertidumbre cambiaria.

Pero ahora, con la inflación que comenzó a dar señales de desaceleración y con el dólar planchado desde hace semanas, el Gobierno busca "recalibrar" los plazos de las inversiones y obliga tanto a pequeños ahorristas como a inversores a buscar otro tipo de instrumentos para evitar perder con la suba de todos los precios de la economía.

Sebastián Suh, Portfolio Mana- Market tomen más riesgo del Te-

ger de Adcap Grupo Financiero señaló: "Los fondos Money Market venían rindiendo en zona del 70% anual y a medida que vayan depurando los instrumentos viejos, los fondos Money Market deberían rendir entre un 50% y un 55% más o menos. Es una baja de entre 1.500 y 2.000 puntos básicos, que es mucho más grande que la baja de la tasa de referencia que fueron 1.000 puntos básicos".



El mercado de acciones puede ser refugio. Luego de un rally que llevó al Merval a subir más de 24% en dólares"

Para Suh: "El Gobierno quiere licuar los pasivos remunerados, que son los depósitos remunerados que hacen los fondos money market. Entonces bajo esa premisa, el Gobierno está sobre castigando la baja de tasas para este tipo de instrumentos. Asimismo, se ve que el Gobierno quiere una especie de rotación de las inversiones de la gente. Quiere que en vez de tomar riesgo Banco Central a través de Money Market tomen más riesgo del Tesoro y eso ayuda a financiarlo".

Aunque a priori la baja de tasas podría impactar en la brecha cambiaria, el viernes pasado no se vieron grandes movimientos en el precio del dólar paralelo. En la consultora LCG explicaron por qué creen que el impacto en el mercado cambiario quedaría acotado: "Podría esperarse cierta presión sobre las cotizaciones paralelas como destino de los pesos excedentes, pero en momentos en que la liquidación de la cosecha se hará presente (aun cuando no sea en totalidad), la oferta del 20% en el mercado de CCL podrá moderar la demanda", dijeron.

Entonces, quienes decidan permanecer en el universo pesos deberán buscar plazos más largos para hacer valer su inversión. "Con este nuevo nivel de tasas, la expectativa es que se genere un diferencial mayor de rendimiento entre los fondos Money Market y los Fondos T+1. Eso es por la posibilidad de trabajar con menores niveles de liquidez e incorporar activos que puedan devengar algo más que los depósitos a plazo fijo o cuentas remuneradas", dijeron en MegaQM.

Con este tipo de apuestas, se lograría "perder menos" frente a la inflación. Ahora si se buscan tasas reales positivas, se debe migrar hacia otro tipo de instrumentos, por ejemplo los **bonos CER.**■

## La líder en motos Corven ahora va por los neumáticos

Importará cubiertas desde Lejano Oriente para competirles a las fábricas Fate, Pirellli y Bridgestone.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

Leandro Iraola apenas pasa los 50 años y hace más de 30 que está al frente de la fábrica de amortiguadores Corven, que heredó de su padre. Ismael Iraola, productor agropecuario de Venado Tuerto, había fundado la empresa en 1969 junto con un socio de Córdoba (de ahí el nombre) y falleció prematuramente en 1993. Leandro tenía 20 años y el consejo que recibió, en años de plena apertura importadora, fue deshacerse de la fábrica. No hizo caso.

"Me decían que fabricábamos 3.000 amortiguadores por mes contra 200.000 de Fric Rot y 150.000 de Del Fabro. Que no nos dedicáramos a este negocio. Pasaron treinta años y hoy fabricamos 170.000 amortiguadores por mes, exportamos a 35 países y somos número uno del mercado", dijo Iraola la semana pasada, en La Rural en el stand de Corven en la exposición Automechanika, levantando la copa por los 55 años de la empresa.

En estas tres décadas Iraola se consolidó como autopartista y también como importador y ensamblador de motos, un negocio que inició en 2008 con motos chicas de la marca Corven. Aquel inicio, casi tímido, hoy contrasta con una gigantesca planta ensambladora de motos, también en Venado Tuerto. "Somos líderes en el mercado de motocicletas con 33% de participación, con marcas como Mondial, Corven, Triumph, Kawasaki, Kymco, que han hecho que tengamos el 33% del merca-

do de la Argentina. Hemos logrado ser número uno en la Argentina por encima de todos los competidores".

Extrovertido, Iraola ahora anunció que va a competirles a las tres grandes marcas de neumáticos del país, las multinacionales Pirelli y Bridgestone y la nacional Fate. Comenzó a importar desde China neumáticos para autos que vende con las marcas Corven y Dunlop, y aseguró que "en una futura etapa" va a comenzar con la fabricación nacional de cubiertas para motos.

"Para este lanzamiento de Coven Neumáticos hemos elegido la fábrica número uno de China, que es equipo original de Audi, BMW y de todas las marcas más top. Nuestro equipo de China de control de calidad ha hecho que elijamos la mejor cubierta del mercado, por encima de las que se fabrican acá en el país con nuestra marca Corven", dijo Iraola. "La marca Corven Neumáticos no sólo se va a comercializar en Argentina, sino en toda América Latina, exportando desde China".

El mercado de las motos en la Argentina está estancado por la falta de crédito, con 470.000 unidades vendidas en 2023 (prácticamente la misma cantidad que los autos 0km, cuando lo habitual hasta hace pocos años era que se vendiera casi el doble). En lo que va del año, el retroceso es aun peor, con una caída de casi 28% contra el primer trimestre de 2023.

La mayor parte de las motos provienen de China o India, con alguna pieza local, y la tarea es el ensamblado. ■



Motos y neumáticos. La fábrica Corven en Venado Tuerto.

El País CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 21

#### Principales indicadores



DÓLAR CCL Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de **Buenos Aires** 



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares



Chicago, en dólares por tonelada

#### UN EX MERCADO LIBRE ES CEO FINANCIERO DE RAPPI

Con una vasta experiencia en finanzas, Tiago Azevedo, brasileño asumió las finanzas de Rappi a nivel regional como CFO. El ejecutivo se

desempeñó como CFO de Mercado Libre en Brasil y dirigió el equipo financiero de Hershey del mismo país. Estuvo en Unilever.

## Manejó las campañas de Clinton y hoy es referente del vino en Mendoza

Michael Evans compró 500 hectáreas al pie de la cordillera y vendió parcelas a 355 inversores, sobre todo extranjeros. El resort de lujo se amplía.

#### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

Podría aventurarse que Michael Evans nació con el heroísmo necesario para ese campo de batalla que son las campañas electorales. Estuvo en las dos de Bill Clinton a la presidencia de EE. UU., con Al Gore y hasta con John Kerry. Pero este demócrata, que hoy lleva en su corazón a Joe Biden, hizo un alto en el camino. Todo arrancó en 2004 cuando, fascinado en un viaje por pocos días, descubrió en el sudoeste de Mendoza tierras en la base de la cordillera a 1.300 metros de altura.

Dice que ahí se puso verdaderamente a prueba con limitaciones de todo tipo, desde el acceso al agua de riego hasta la falta de mano de obra; por no mencionar las económicas. Y así arranco con su lema de cabecera: "Nada es imposible".

Pero para su proyecto The Vines, que se extiende sobre 500 hectáreas con 355 inversores que fueron comprando parcelas para sus propios viñedos, Evans encontró como socio al mendocino Pablo Giménez Riili y juntos sumaron al enólogo Santiago Achaval para esa propuesta novedosa con la que tentaron a estadounidenses, alemanes, canadienses y brasileños que son la gran mayoría. Antes de asentarse, visitaron 75 propiedades distintas hasta que se inclinaron por el sudoeste de Tunuyán, una región que se conoce como Chacayes con un terroir muy especial para la uva malbec que se planta en un 61%.

"A lo largo de los años hemos sentido que el sueño no se iba a poder cumplir con tantos factores fuera de control como la crisis financiera, la inflación, el clima, el viento Zonda o mantener a raya una plaga de hormigas", dice Evans.

Y, cuando se le pregunta cómo es hacer negocios en la Argentina, suelta entre risas: "Con mayoría de



Una historia distinta. Michael Evans de 58 años estuvo con Clinton, Gore y Kerry. Hoy apuesta al vino.

contrar el balance adecuado entre las expectativas norteamericanas y las tradiciones argentinas".

En cuanto empezaron con las plantaciones de viñedos y la bodega para que cada propietario elabore su vino, surgió la necesidad de un lugar para que los inversores se hospedaran y ahí nació de la mano de los canadienses Noel y Terry Neelands la idea de crear el principal Resort de vinos de la región. Sí, Evans piensa en grande.

Contrataron al estudio Bormida & Yanzon que diseñó las bodegas más prestigiosas y hasta sedujeron a Francis Malmann que se unió con su restaurante Siete Fuegos. Vines Resort fue inaugurado en 2014, galardonado por Travel & Leisure y por Andrew Harper. El hotel, que desde todos sus ángulos mira a los Andes, con vides bien cuidadas y un parque de especies autóctonas, es parte de los Leading inversores extranjeros tuve que en- Hotels of the World y alberga desde mera etapa vendieron en 5 días y el ya lejano 1905. ■



Con los inversores extranjeros tuve que hallar el balance entre sus expectativas y la tradición argentina".

viajeros del lujo a príncipes y estrellas del rock cuyos nombres mantienen en reserva. Trascendió que el creador del Pictionary, Rob Angel, posee viñedos en The Vine. También, Noah Mamet el ex embajador de EE.UU. Su marca de vinos se llama The Great Diplomat.

Lo cierto es que el Resort, con una ocupación del 80%, se encuentra en plena expansión: pasará de las 22 residencias actuales a 77. El proyecto está en marcha y en la pripor US\$ 7 millones en total unas 12 residencias, principalmente a extranjeros. "Hay otro clima con Argentina, no perdemos la esperanza", explica Evans. El crecimiento de este Resort, que posee helipuerto, requiere un desembolso de US\$ 25 millones.

En cuanto a los vinos que elaboran en The Vine, la salida es la exportación. De eso se ocupa un equipo por unos US\$ 4.500 al año en cada caso. En los restaurantes de EE.UU. o en sus vinerías esas botellas no bajan de los US\$ 14.

Mientras, Evans, de 58 años, madura otro emprendimiento, The Vine Global. Con amantes del vino, va en peregrinación por bodegas y viñedos de lugares exóticos para recalar finalmente en Mendoza. Su historia encierra el regreso a un punto de partida. Después de todo, su bisabuelo, James Ferguson, fue cónsul de EE.UU. en la Argentina en

#### Debe y haber

Informe de Nielsen IQ

#### Consumo: la lección de **Brasil y Colombia**

La consultora Nielsen señala que las empresas en la Argentina deberían seguir los pasos de Brasil, Colombia y Chile con alternativas de bajo precio. En Brasil las promociones llegan a casi un 30%. O recurrir al uso de marcas de bajo precio, donde en Chile representan un 28% y la importancia que tienen las marcas propias, como es el caso de Colombia donde llegan al 14%.



Una góndola con faltantes.

En Mar del Plata

#### Botadura de un nuevo barco pesquero

El astillero Federico Contessi bautizó y botó a su buque número 148, para la armadora Pesquera Veraz. Este pesquero de 24 metros de eslora, fue bautizado "Americano", tendrá puerto de asiento en Mar del Plata y reemplazará al "Victoria II" construido por el mismo astillero en 1986.

Impuesto a la riqueza

#### Fallo sobre el impuesto a la riqueza

El "Aporte solidario", más conocido como Impuesto a las grandes fortunas, ha sido muy cuestionado por los contribuyentes en cuanto se sancionó hacia fines de 2020. Recientemente, un fallo de un tribunal fiscal de la Nación reconoce que no es un aporte sino un impuesto y que puede ser confiscatorio.

## Opinión

### Una defensa de la hipocresía

#### TRIBUNA

#### **Daniel Innerarity**

Catedrático de Filosofía Política en la Universidad del País Vasco, España

l avance de la civilización consiste en que la fuerza es remplazada por la sutileza, la diplomacia y la hipocresía. La formación del ser humano y la configuración de las costumbres sociales son el resultado de un ejercicio de autolimitación.

No se trata solo de evitar expresiones que ofendan; para que la convivencia sea soportable a veces es conveniente no decir lo que pensamos. Si entendemos por hipocresía la discreción, el derecho a reservarse la opinión, la libertad de no tener que decir la verdad, eso no solo no es un problema, sino que constituye una virtud muy beneficiosa para la vida común.

Defender la hipocresía como virtud cívica resulta especialmente adecuado en unos momentos en que asistimos a una preocupante degradación de la conversación política. Se trata de esa virtud que consiste en no expresar continuamente todo lo que se piensa sobre cualquier cosa.

El avance de la civilización no ha consistido solo en liberar la expresión, sino en aprender a guardársela siempre que había que proteger algún bien mayor, por ejemplo, la convivencia. Tal vez una de las causas del actual radicalismo político y la correspondiente hostilidad en las conversaciones tenga que ver con ese exhibicionismo ideológico por el que nadie se priva de decir lo que siente o piensa en todo momento, que nos sintamos obligados a expresarnos continuamente sobre todo y que así se lo exijamos también a los otros.

Existe una forma de respeto hacia los demás que consiste en guardarse para sí mismo lo que se piensa de los demás o sobre la situación política. ¿Tan seguros estamos de que aquello que pensamos merece siempre convertirse en una máxima para todos y debemos hacérselo saber?

Además de facilitar la convivencia, el no decir nos protege de la inspección, el control y la censura. Callando defendemos el espacio público, pero también nos defendemos frente a él, frente a los inconvenientes del exhibicionismo comunicativo.

Hay una conquista civilizatoria muy valiosa en la libertad de callar o, cuando esto no es posible, en la libertad de no decir exactamente lo que pensamos, sin que esto implique necesariamente mentir. Por supuesto que determinadas situaciones no admiten estilos diplomáticos –cuando estamos frente a la violencia o la imposición– pero hay otras muchas en que el respeto a la sensibilidad de los demás puede ser más importante que hacer valer nuestra opinión.

Uno de los derechos humanos fundamentales es el de decidir qué dar a conocer y qué guardarse para sí, el respeto a la distinción entre lo público y lo privado, que sigue vigente incluso en la era de las redes sociales. La hipocresía puede ser una máscara engañosa, pero también una justificada protección de la intimidad. Si esto es así, deberíamos revisar la concepción que tenemos de la sinceridad, la transparencia y la autenticidad. La sinceridad no es decir siempre la

#### El avance de la civilización no ha consistido solo en libertar la expresión

verdad. Afirmaba Jon Elster que la hipocresía construye el mundo civil porque nos impide expresar las emociones que tenemos, no porque nos imponga expresar las emociones que no tenemos.

Debemos saber cuándo tiene sentido dar a conocer algo de uno y cuándo no. Una persona sincera no debe ignorar que hay momentos en que conviene decir algo y otros no. La verdadera sinceridad ha de tener en cuenta los contextos; hacerse cargo de la situación en que las cosas dichas pueden unir o dañar, favorecen ulteriores comunicaciones o les ponen un brusco final. La mentira impide la comunicación, la hipocresía la hace posible.

Otro valor asociado a la sinceridad y que está sobrevalorado es la transparencia. Hay una apoteosis de la transparencia en el plano personal y en el político que trastorna las cosas. Respecto del primer plano, podemos estar seguros de que una persona completamente transparente no sería creíble, sino insoportable. Alguien sin secretos sería tan sospechoso como quien presume de no tener nada que ocultar.

Algo similar ocurre en el ámbito de la democracia. Por supuesto que la transparencia (entendida como publicidad o rendición de cuentas) es un valor irrenunciable, pero la democracia requiere también un espacio que, sin ser completamente público, tampoco es secreto.

La democracia no es posible tanto si todo es secreto como si todo es público. La política no puede llevarse a cabo sin un cierto espacio de discreción en el que negociar y transaccionar para llegar a compromisos que no siempre son comprendidos por sus militantes y electores (o al menos no inicialmente).

El tercer valor es el de la autenticidad, que todos estimamos, pero que tomada en su radicalidad es un ideal irrealizable. Si todos nos entregáramos a nuestros impulsos, si dijéramos siempre lo que pensamos y sentimos, haríamos imposible la vida social.

No estamos obligados a decir en todo momento lo que nos parece, sino a ponderar siempre los motivos para hablar o callarse. No haberlo entendido es la causa de que los líderes impulsivos tengan un prestigio -excesivo, porque hay quienes creen reconocer en ello una prueba de autenticidad. En ocasiones se llega al absurdo de que el sentimiento descontrolado se -presenta como expresión de autenticidad en políticos como Trump, Milei o Díaz Ayuso.

En la medida en que se trata de una capacidad por la que nos moderamos y autolimitamos, la hipocresía así entendida beneficia nuestra conversación democrática. Nunca fue tan necesaria esta virtud insólita para que nuestras conversaciones no se vuelvan imposibles en medio de un ensordecedor griterío de individuos que exhiben sus emociones descontroladas.

Copyright La Vanguardia, 2024

# PELANDO DE NOTICIAS!

#### **MIRADAS**

#### Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

## Un impostor "a lo Ripley"

Enrique Vila-Matas acaba de publicar en España su libro más reciente viajando al pasado. "Ocho entrevistas inventadas" (H&O) reúne textos del que era entonces un jovencísimo cronista con nervio y osadía inusuales, a partir de un encuentro con Marlon Brando de 1968, que nunca sucedió. El delicioso volumen permite ahondar en el mito de origen del autor de "El mal de Montano", paladín de una obra mixta, en la que ficción y realidad juegan y se confunden (de hecho, la entrevista con Patricia Highsmith que se incluye sí ocurrió). Esos gestos inaugurales de un maestro de la impostura redoblan su actualidad ante el apogeo de las fake news y defienden la verdad de la imaginación.

Contratado por la revista de cine "Fotogramas" para cubrir un verano, Vila-Matas recibe su primer encargo: traducir del inglés una entrevista con Brando y "refritarla". "Con 20 años trabajar allí era un lujo total. No hablaba inglés y la traduje a mi aire, inventándola. Actué como Ripley, el personaje de Highsmith que mata por necesidad. Como le pasa a él, todo quedó impune", recordó durante la presentación madrileña, junto a los escritores Cristina Oñoro y Mario Aznar. Otros diálogos sí se dieron (o casi). A Burgess y Castoriadis se les apareció con las entrevistas escritas a partir de declaraciones anteriores. La prehistoria de su (no) encuentro con el bailarín ruso Rudolf Nuréyev incluyó una trifulca de la que ambos participaron la noche previa en una disco. VM decidió no presentarse e imaginar la entrevista. "¿Has leído las tonterías que dice Nuréyev en 'Fotogramas'?", escuchó que le comentaba Terenci Moix a Vázquez Montalbán en la barra del Bocaccio, un bar de su Barcelona natal.

El libro prueba la temprana convicción de un estilo. "Lo que cuento se basa en lo real, lo considero propio y verdadero", reafirmó el autor en Madrid. "Soy un lector que escribe. Leo algo y ya quiero escribirlo como mío", había postulado en "Café con Shandy" (2007), un documental de Enrique Díaz Álvarez, disponible online.

"Ocho entrevistas inventadas" documenta, además, cierta situación de los medios que no ha cambiado. Mario Aznar rastrea en el prólogo las cinco firmas distintas que usaba el autor. "La explicación es muy lamentable porque no tiene misterio", rebobinó Vila-Matas. "Éramos muy pocos en la redacción y no podían aparecer tantos artículos firmados por la misma persona". Lo demás es literatura.

Opinión 23 CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

## Alertas sobre el milei-roquismo

DEBATE

Ricardo de Titto

Historiador

l 13 de abril de 1890 una multitud asiste al mitin de la Unión Cívica en el Frontón Buenos Aires. Habla Mitre; después Barroetaveña presenta a Alem que es vitoreado. El reclamo de pluralismo, libertad, funcionamiento pleno de la Constitución y fin del "unicato" es masivo. Alem, enfático, define: "¡Esto no tiene vuelta! ¡No hay, no puede haber buenas finanzas, donde no hay buena política! Buena política quiere decir respeto a los derechos; buena política quiere decir aplicación recta y correcta de las rentas públicas; buena política quiere decir protección a las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder".

Y convoca: "¡Vamos a reconquistar nuestras libertades!" Tras él hablan Aristóbulo del Valle y tres oradores católicos: Estrada, Goyena y Navarro Viola. El 26 de julio estalla una revolución.

Once años antes, en abril de 1879, se ponía en marcha la "Conquista del Desierto" con 7000 hombres. La Primera División a cargo de Julio A. Roca parte de Azul hacia Carhué y desde allí a Choele-Choel donde el 25 de mayo se festeja la fecha patria: "Aquí, donde la barbarie ha reinado tres siglos, damos ahora el paso más trascendental de nuestra soberanía adquirida. En estas latitudes me ha parecido más puro y radiante el sol de mayo" le dice Roca a Avellaneda. Un hilo de continuidad puede trazarse entre esos dos hitos clave y articular sus relaciones profundas como caras de un único proceso.

Al respecto, se enfatizan ahora los aspectos progresistas del "Zorro" que suscitan incluso el elogio de comentaristas que ayer nomás lo tildaban de "genocida": a las conocidas leyes civilistas y el papel activo del Estado, le adicionan la supuesta independencia de su política exterior, manifiesta en las críticas a Estados Unidos, la ruptura de relaciones con el Vaticano y el elogio de la Doctrina Drago.

Así, en este sube y baja de relatos unilaterales, lo que ayer se demonizaba hoy se soslaya. ¿Hacemos historia y construimos memoria moderando pasiones? Entonces, ni "bueno", ni "malo", sencillamente, Roca, protagonista trascendental en la construcción de la República.

En La guerra al malón, el comandante Prado lamenta: "¡Pobres y buenos milicos! Ha-

bían conquistado 20 mil leguas de territorio y más tarde, cuando esa riqueza enorme pasó a manos del especulador que la adquirió sin esfuerzo ni trabajo, muchos de ellos no hallaron un rincón mezquino en que exhalar el último suspiro".

Tal cual; la "solución drástica" de Estanislao Zeballos culminó en la concentración de la tierra en muy pocas manos: casi 5 millones de hectáreas fueron repartidas entre 541 personas mientras, entre 1880 y 1890, la producción agraria se elevó del 1,4 al 25 por ciento de las exportaciones. La nueva oligarquía reúne apellidos patricios e inmigrantes y, entre los beneficiarios de las cesiones de tierras, resalta el propio Roca que reúne nada menos que 65.000 hectáreas

sumando obsequios del Congreso Nacional y la Legislatura bonaerense.

Sarmiento denuncia el nepotismo. "Atalivar"-por Ataliva Roca- es el nuevo verbo del negociado: "Seis hermanos e improvisados hombres públicos con el ánimo exclusivo de enriquecerse y perpetuarse en el poder, una

república suprimida y absorbida por una fa-

milia de ladrones". "No se llenan": "El paseo en carruaje a través de la Pampa cuando no había en ella un solo indio fue un pretexto para levantar un empréstito enajenando la tierra fiscal a razón de 400 nacionales la legua, en cuya operación la Nación ha perdido 250 millones de pesos oro, ganados por los Atalivas, Goyos y otras estrellas del cielo del presidente Roca. [quien] clandestinamente, sigue enajenando la tierra pública a 400 que vale 3.000".

treinta años más tarde se vendió a 400.000 pesos; lo había anticipado Ernesto Tornquist: "lo que hoy vale 10, sin malones vale 100". Una red de parientes y amigos del poder se teje en este reparto que configura, tal vez -es imposible mensurar-al gobierno más corrupto de la historia nacional, al formatear el modelo de propiedad agraria y convertir al país en una semicolonia británica. A Roca, que llega al poder de la mano de una espuria Liga de Gobernadores, lo sucede por "dedazo" su concuñado Juárez Celman. Desde 1886 el endeudamiento y la especulación se convierten en moneda corriente. "Pepino el 88", creación muy popular de José Podestá, deja su escoba, mira al público y reza su Credo: "Creo en el po-

Alerta temprana: la legua cuadrada que en 1879 en Olavarría se valuaba a 350 pesos,

en noviembre de 1890 cotiza a 350 pesos. Entonces, "una multitud histérica invadió el salón principal de la Bolsa de Comercio, interrumpiendo las operaciones. Buenos Aires era el reino de la especulación y todo era posible", apunta A. Brailovsky. Las operaciones con campos eran parte fundamental de esos negociados.

der mágico del dios Oro". Su suba ha sido

espectacular: en 1881 valía igual que el pe-

so papel, y tras constantes devaluaciones,

La Revolución de julio de 1890 intenta poner fin a ese clima descompuesto. Logra un triunfo parcial con la renuncia del presidente pero un pacto entre Roca y Mitre desactiva el movimiento al asumir el vice Carlos Pellegrini.

El orden conservador logra mantener su régimen aristocrático postergando más de 20 años la instauración de una democracia parlamentaria efectiva, la que se logrará recién en 1912 con Roque Sáenz Peña, a quien, poco antes de morir, el mismo Pellegrini, arrepentido de aquellas oscuras manipulaciones, le confiesa "Quisiera borrar veinticinco años de mi vida".■

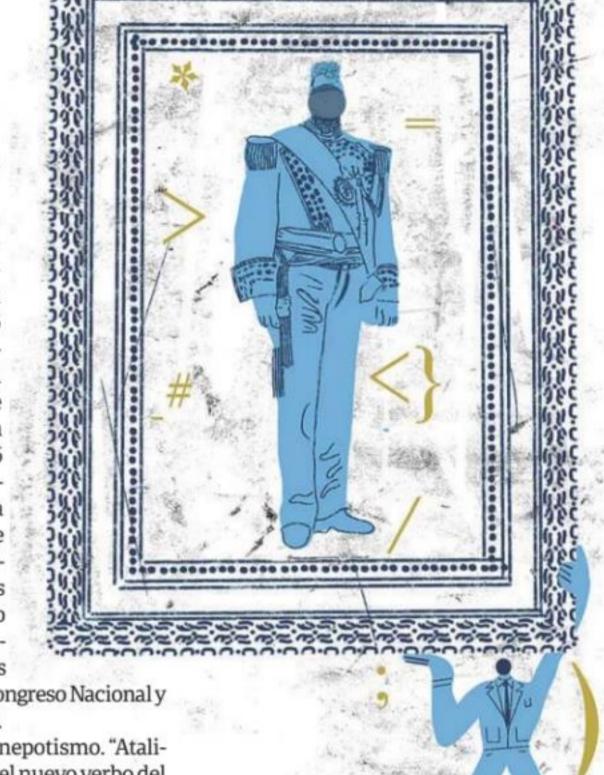

#### DEBATE

#### Prueba de estrés para la democracia en EE.UU.

#### Jorge Argüello

Ex embajador en los EE.UU. Autor de "Las dos almas de Estados Unidos. Viaje al corazón de una sociedad fracturada" (Clave Intelectual, 2024)

os estadounidenses lo conocen como Great Recession (la Gran Recesión). Entre 2008 y 2009, la mayor potencia mundial se sumió en una crisis financiera que hizo tambalear a bancos emblema del capitalismo norteamericano -y caer a otros- con consecuencias políticas y sociales que todavía pueden medirse hoy.

Después del sacudón, que fue global, y del rescate público de muchas instituciones, nacieron los "bank stress test", pruebas de la capacidad de los bancos para afrontar nuevas crisis.

En términos políticos, las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en la que los estadounidenses decidirán si le renuevan la confianza al demócrata Joe Biden o se la devuelven al republicano Donald J. Trump, se convertirán en una real prueba de estrés para la antigua democracia del país tras la crisis del 6 de enero de 2021.

Conmocionante como la caída de Lehman Brothers en 2008, el asalto al Capitolio durante aquella dramática jornada invernal en Washington -a la que asistí perplejo como Embajador de Argentina-marcó un hito inesperado en un sistema político que había sobrellevado el asesinato de John F. Kennedy, el Watergate y otras crisis.

DANIEL ROLDAN

El 6-J fue la manifestación máxima de una sociedad fracturada, de dos almas que por ahora la dividen y que seguirán en pugna más allá de las elecciones.

Biden asumió finalmente la presidencia. Un sistema judicial íntegro enjuició y condenó a cientos de asaltantes del Congreso alentados por Trump a desconocer los resultados electorales. El propio Trump -liberado de responsabilidades en juicio políticoenfrenta aún cargos penales en plena campaña por su reelección.

Pero cuatro años después, el expresidente arrasó en las primarias republicanas apoyado trés de la democracia estadounidense.

por un electorado todavía más radicalizado al que le prometió, si vuelve a la Casa Blanca, liberar a los "patriotas" y "rehenes" protagonistas del 6-J.

Todas las encuestas, que dan como levemente favorito a Trump, coinciden en que las causas judiciales que afronta el expresidente han reforzado, y no debilitado, sus posibilidades. Esta revancha o rematch será la "batalla final", prometió.

Como en un deja vú, el sistema político estadounidense parece asomarse otra vez al abismo y con los mismos actores.

En noviembre, como sus grandes bancos, Estados Unidos pondrá a prueba la solvencia de su democracia, su capacidad de absorber las pérdidas de confianza en el sistema. Y exhibirá su liquidez, si mantiene el capital cívico que le asegure a sus ciudadanos un futuro de libertad y tolerancia.

Será la última y más exigente prueba de es-

### El Mundo

#### **Estados Unidos**



En campaña. Inmune a los juicios en su contra, el ex presidente Trump continuó este fin de semana con sus actos proselitistas para las presidenciales de noviembre. BLOOMBERG

## El histórico juicio a Trump se inicia hoy con la selección de los jurados

Es la primera vez que un ex presidente de EE.UU. es enjuiciado en un proceso penal. Se lo acusa de haber pagado US\$ 130.000 a una actriz porno para comprar su silencio en la campaña de 2016.

NUEVA YORK, EFE, AFP Y AP

El expresidente estadounidense Donald Trump se convertirá hoy, lunes, en el primero de la historia de su país en sentarse en el banquillo de la justicia por un proceso penal. El juicio comenzará temprano con la selección del jurado, un momento que en otras causas suele asomar como un mero trámite aunque en este caso ya cuenta con una fuerte carga política.

Trump afronta el juicio por unos pagos irregulares de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016 y que no se airease una relación extramarital que el magnate tuvo con ella en 2006, cuando no había entrado todavía en política. Su enjuiciamiento se produce en momentos en que el líder republicano es el candidato de su partido para las próximas del 5 de noviembre.

como es habitual en cualquier proceso judicial, deberán demostrar que no tienen literalmente prejuicios sobre el acusado ni ideas preconcebidas que puedan nublar su veredicto, algo difícil con una personalidad tan divisiva como la de Trump.

La selección del jurado puede llevar hasta dos semanas, en las cuales los potenciales miembros deben pasar el escrutinio de la defensa y de la Fiscalía, que investigarán por ejemplo si alguno de ellos ha participado como voluntario en campañas en favor o en contra del magnate, pero también por cuestiones más difíciles de calibrar como si sus sentimientos hacia el acusado pueden influir en sus decisiones.

El diario The New York Times aseguraba hace unos días que la Fiscalía prefiere a jurados con estudios universitarios, a los que se presuponen opiniones progresismócrata, y por ende más severos hacia el expresidente republicano.

Por el contrario, la defensa apostará por ciudadanos procedentes de cuerpos de seguridad como la policía y los bomberos -donde abundan las sensibilidades conservadoras- y hasta trabajadores de limpieza, así como personas que hayan tenido alguna experiencia negativa con el sistema judicial.

No es casual que el pasado 28 de marzo, el mismo día en que el Partido Demócrata reunía en Nueva York a Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton para un evento de recaudación de fondos, Trump optara por contrarrestarlos con su presencia en el funeral del agente de policía Jonathan Diller, muerto por un disparo a quemarropa en el enésimo incidente armado en la Gran Manzana.

En una ciudad en principio desafecta a Donald Trump -el Partido Demócrata siempre arrasa en Los doce miembros del jurado, tas y más cercanas al Partido De- Nueva York-, el tema de la inseguri-

dad está siendo profusamente explotado por el candidato republicano, que no duda en vincular la violencia armada con la ola de inmigración y las políticas -de la ciudad y del país- de tolerancia con los recién llegados.

Al juez que llevará el caso más mediático de la década, Juan Merchan (de origen colombiano), no le ha temblado la mano a la hora de decretar una orden mordaza contra el mismo Trump, una herramienta relativamente común en el sistema judicial estadounidense que consiste en prohibir a un acusado los comentarios públicos sobre los implicados en su proceso. La medida impone a Trump abstenerse de hacer comentarios sobre los testigos, fiscales, miembros del jurado y personal de la corte, así como a sus familiares. Esa misma orden fue ampliada el 1 de abril para incluir al propio juez y sus familiares, así como al fiscal Alvin Bragg.

El expresidente había estado ju- nes de dólares. ■

gando con fuego al atacar en su red Truth Social a Loren Merchan, hija del magistrado, quien -escribió-"gana dinero trabajando para 'atrapar a Trump" y de su padre dijo que era "un verdadero y certificado 'hater' (alguien que odia) opuesto a Trump y que sufre un caso severo de síndrome de locura" contra él.

Merchan, como otros magistrados que han fallado contra Trump, son parte, según él, de una conspiración izquierdista radical que ha desatado contra el trumpismo una "caza de brujas", la expresión preferida con la que Trump se presenta como víctima del sistema.

La presión judicial sobre Trump afecta también a su patrimonio, puesto que afronta importantes gastos en abogados y ha sufrido ya dos fracasos por la vía civil en un juicio por difamación y otro por fraude en su empresa, en los que solo las fianzas para poder apelar le han costado más de 300 milloEl Mundo 25

## Elogios en Australia a la policía y a ciudadanos por frenar al asesino de Sidney

El gobierno y en las redes se llamó "heroína" a la oficial que disparó al agresor, que acuchilló a seis personas.

SIDNEY. THE ASSOCIATED PRESS

#### Rick Rycroft y Keiran Smith

El gobierno y la población de Australia respondieron ayer con alabanzas y múltiples agradecimientos a una oficial de la policía y a varios ciudadanos comunes que se enfrentaron al agresor que mató a puñaladas a seis personas e hirió a una docena en un centro comercial de Sidney el domingo.

En general, tal como se mostró en las reacciones en las redes sociales, las autoridades y la gente común saludó el hecho de que la policía y los otros ciudadanos corrieron "hacia el peligro" para enfrentarse al atacante, identificado co-



Video. La policía Amy Scott ante el agresor caído luego del ataque.

mo Joel Cauchi, de 40 años de edad. La policía de Nueva Gales del Sur confirmó este domingo que Cauchi tenía un historial de problemas de salud mental y los investigadores no trataban el suceso como un incidente terrorista.

El Westfield Shopping Centre, uno de los más concurridos del país y cerca de la famosa playa de Bondi, estaba lleno de gente l sábado 
por la tarde cuando Cauchi utilizó 
un cuchillo para matar a cinco mujeres y un hombre. También hirió a 
una docena de personas, incluido 
un bebé de 9 meses cuya madre 
murió en el ataque, antes de que 
una policía lo matara a tiros tras ordenarle sin éxito que se detuviera y 
dejara caer el arma.

La cifra de víctimas podría haber sido mucho mayor, según el primer ministro del Estado regional, Chris Minns, que el domingo elogió a "los ciudadanos comunes que arrinconaron y se enfrentaron a un asesino en el centro comercial de Westfield, exhibiendo lo que yo llamaría valentía instintiva en circunstancias terribles".

En declaraciones a la prensa, Minns tuvo especial reconocimiento para la labor de la inspectora Amy Scott, la primera autoridad que llegó al lugar, que disparó y mató a Cauchi y que ha sido reconocida como una "heroína" por el gobierno y en los foros públicos.

Scott "corrió hacia el peligro y mostró profesionalidad y valentía y sin una sombra de duda salvó muchas, muchas vidas en las últimas 24 horas", sostuvo. También el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, elogió a Scott en una conferencia de prensa en Canberra. "La maravillosa inspectora que corrió al peligro ella sola y eliminó la amenaza que había para otros, sin pensar en los riesgos para sí misma", dijo el jefe del gobierno australiano. Albanese reconoció asimismo a los "australianos corrientes que se pusieron en peligro para ayudar a otros ciudadanos. Fue una valentía bastante extraordinaria lo que vimos ayer".

Imágenes en video compartidas en Internet mostraban a gente que huía, algunos con niños en brazos, mientras Cauchi, con un cuchillo en la mano, corría de forma errática por el centro comercial y se abalanzaba sobre la gente. Otras imágenes mostraban a un testigo que sostenía lo que parecía una barra de metal para detener a Cauchi, que en ese momento salía de una escalera mecánica. Cientos de ofrendas florales y mensajes para las víctimas se colocaron ante el centro comercial cerrado el domingo.



2x1

#### **EN ENTRADAS**

CON AMBAS TARJETAS, VÁLIDO DE LUNES A VIERNES Centro Costa Salguero, CABA. Stock limitado. 365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BENEFICIO VALIDO EN LA REPUBLICA ARGENTINA HASTA EL 26/05/2024 INCLUSIVE O HASTA AGOTAR STOCK. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERAN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

### Sociedad

#### Tránsito y seguridad vial



Es una de las infracciones más comunes en horas pico y zonas congestionadas. Hay colegios que tienen operativos para la entrada y salida de los chicos, pero la falta se repite y hay reclamos.

#### Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

Ir en taxi, en bici, en colectivo o simplemente caminar por la Ciudad "siempre es un caos", según la visión de muchos conductores. Y tras los años de pandemia, cuando el movimiento bajó, ahora, que el arrancaron las actividades anuales, se vuelven a ver filas interminables de vehículos, ciclistas que no respetan las señales, personas en monopatín eléctrico que cruzan a veces como autos y otras como peatones, cartoneros con sus carros, autos en doble fila y los problemas de siempre para estacionar.

Clarín realizó una recorrida por las zonas más problemáticas de la Ciudad, habló con conductores y peatones. Y constató que la costumbre de parar en doble fila crece y es la que causa más problemas en diferentes zonas de la ciudad. "No se respeta nada, tenés que tener como 20 mil ojos para que no te pase nada", dijo indignado Gonzalo, mientras subía a su auto estacionado sobre la avenida Garay.

Circular por Constitución, por ejemplo es una lucha constante entre peatones, colectivos y autos. Como si el semáforo no existiera, los pasajeros salen corriendo, en rojo,

desde la estación del tren Roca hasta las paradas del Metrobus. Con un coro de bocinas de fondo, sobre las avenidas, los autos se estacionan en doble fila, sin balizas.

Sobre Garay y Santiago del Estero las personas tienen que pararse casi en la mitad de la calle para poder frenar a los colectivos, porque no basta con levantar la mano; la hilera de autos estacionados sobre las paradas obliga a pasajeros a parar casi el tránsito para ser vistos.

"Cuando voy a esperar el colectivo 29 sobre Viamonte y Pueyrredón, siempre hay autos o camionetas grandes que frenan en la parada. Eso pasa seguido porque justo hay una verdulería. Entonces, estacionan el auto con balizas hasta comprar y cargar todo en el baúl", explica a Clarín Marcela Verón.

Las horas pico son los momentos más conflictivos, en los que el tránsito se combina con la entrada y salida de los chicos del colegio, se convierte en un dolor de cabeza para los conductores. Y la doble fila es la escena más repetida.

En en el caso de los colegios, el Gobierno porteño diseñó el programa "Sube y Baja". La implementación depende de cada establecimiento, y son ellos los que eligen a los voluntarios para que abran las



Bloqueo. Otra escena de doble fila en una calle porteña en hora pico.

los chicos para que entren al establecimiento de manera segura. La iniciativa tiene como objetivo garantizar tanto la seguridad vial de los niños como el ordenamiento del tránsito en el momento de entrada y salida de la escuela.

Durante el recorrido, en ninguna de las escuelas que observó este medio, en horario de salida, había voluntarios practicando el programa. De hecho, los autos estacionaban en doble fila y obstruían el popuertas de los vehículos y asistan a co espacio para circular. Según el

Gobierno porteño, hay 200 escuelas que lo utilizan.

Desde que los Agentes del Tránsito funcionan como el cuerpo que se ocupa de controlar las calles, los policías de la Ciudad no tienen injerencia en el labrado de infracciones y no intervienen en conflictos de tránsito.

Once es otro de los puntos más conflictivos. La carga y descarga de mercadería es permanente y la doble fila también.

"Hay cada vez más personas jun- peraba en la parada del 39. ■

tando cartón y pasando con sus carros. Son otro coche más, se estacionan en los contenedores de basura y eso crea más obstrucción", dice Claudia Contreras mientras sube a su auto en La Rioja e Hipólito Yrigoyen.

Cuando el semáforo se pone en verde, los autos quedan estacionados esperando que avance la cola de vehículos. Mientras, las personas cruzan esquivando el avance y sin mirar el semáforo.

La de mal estacionamiento es la segunda infracción que más se comete en la Ciudad. Pero la doble fila, aunque se ve por todos lados, es más difícil de controlar, ya que suele ser por minutos y para labrar un acta debe haber un agente de tránsito. El mal estacionamiento está penado con una multa de \$ 47.139, mientras que hacerlo en doble fila puede costar hasta \$ 222.417.

Más allá de la doble fila, cuando no hay estacionamiento los conductores lo inventan. Los lugares son infinitos, desde carriles importantes como avenida Santa Fe, sobre carteles que no permiten estacionar, y hasta en entradas de hospitales. "La verdad es que últimamente no hay control de nada, todos hacen lo que quieren. ", manifestó Carola Arce mientras es-

## Otra familia destruida en un choque frontal sobre la ruta 12

Ocurrió en Corrientes. Murieron un hombre, su hermano y su hija. Iban en un auto, intentaron pasar a un camión e impactaron con una camioneta.

POSADAS. CORRESPONSAL

Ernesto Azarkevich posadas@clarin.com

Tres integrantes de una familia correntina **murieron en un choque frontal** tras un fallido sobrepaso en medio de un temporal. Ocurrió sobre la ruta nacional 12, en cercanías de la localidad de Saladas.

Las víctimas fueron identificadas como Adolfo Soler Cáceres (70), su hermano Luis Soler Cáceres (66) y su hija María Luz Soler Cáceres (45). Los tres retornaban a la localidad de San Roque al momento de producirse la tragedia.

Fuentes policiales indicaron que el Chevrolet Corsa era conducido por Luis, quien en la zona conocida como "Cuatro Bocas", cerca de Saladas, **intentó sobrepasar a un ca**-





Impacto. Así quedaron los vehículos en la ruta. A la derecha, uno de los mensajes publicados en las redes.

**mión** que transportaba autos mientras llovía.

El "spray" que se desprendía de los neumáticos del transporte le impidió ver que en sentido contrario y a poca distancia circulaba una camioneta Jeep.

Producto del impacto frontal, los tres integrantes de la familia fallecieron en el acto, mientras que los tres ocupantes del otro vehículo, que volcó, sólo sufrieron heridas.

Una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Saladas tuvo que trabajar intensamente para poder rescatar los cuerpos, que quedaron aprisionados entre los hierros retorcidos del Corsa.

La pequeña ciudad quedó conmocionada, ya que los Soler eran muy queridos. Adolfo, conocido como "Don Alo", había sido uno de los fundadores del cuartel de Bomberos Voluntarios. La primera base de operaciones fue su propia casa. El hombre llegó al grado de comandante. Su hija también había integrado el cuartel, como cabo.

Adolfo había sido propietario de una funeraria y en los últimos tiempos se dedicaba a atender y trabajar en el vivero que su hija tenía en San Roque.

Luis, en tanto, era dueño de una de las panaderías más tradicionales del lugar.
■

## ABRIL EN REVISTA FIIF

YA ESTÁ EN TU KIOSCO



Sociedad 28 CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

Con los años, las células se van desgastando y los mecanismos que tiene el cuerpo para eliminarlas empiezan a fallar. Qué avances se están estudiando.

## ¿Por qué envejecemos?: 6 causas que la ciencia busca solucionar

THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL

#### Dana G. Smith

Según algunas estimaciones, los consumidores gastan 62.000 millones de dólares al año en tratamientos "antienvejecimiento". Pero aunque las cremas, las tinturas y el bótox pueden dar la impresión de juventud, ninguno de ellos puede hacer retroceder las agujas del reloj.

Los científicos trabajan para comprender las causas biológicas del envejecimiento con la esperanza de poder ofrecer algún día herramientas para enlentecer o detener sus signos visibles y, lo que es más importante, las enfermedades relacionadas con la edad. Estos mecanismos subyacentes suelen denominarse "los signos distintivos del envejecimiento". Muchos se dividen en dos grandes categorías: el desgaste general a nivel celular y la disminución de la capacidad del organismo para eliminar células y proteínas viejas o disfuncionales.

"Lo más importante de los rasgos distintivos es que son cosas que van mal durante el envejecimiento y, si se invierten, se puede vivir más o estar más sano mientras se envejece", explica Linda Partridge, profesora investigadora de la división de biociencias del University College de Londres que ayudó a desarrollar el marco de los rasgos distintivos del envejecimiento.

Entender cómo funciona el envejecimiento puede ayudarnos a contextualizar los consejos y la información sobre los últimos "avances", dijo Venki Ramakrishnan, bioquímico y premio Nobel que escribió sobre muchos de los rasgos distintivos del envejecimiento en su nuevo libro, "Por qué morimos: la nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad".

The New York Times preguntó a expertos sobre los rasgos distintivos del envejecimiento, de qué manera pueden provocar enfermedades y cómo los científicos intentan modificarlos.

#### Problemas con el ADN

Muchos de los cambios relacionados con la edad comienzan cuando nuestras células, e incluso nuestros genes, sufren daños y se comportan de forma incorrecta.

Aunque pensamos que nuestros genes están fijos desde el nacimiento, el ADN acumula cambios a lo largo de los años. A veces se introducen errores cuando una célu-



Ganar tiempo. Las investigaciones buscan pelear contra enfermedades que surgen con el avance de la edad.

espontánea al copiar y pegar el ADN de una célula en otra. También pueden producirse mutaciones como consecuencia de exposiciones ambientales, como la radiación ultravioleta del sol.

Nuestras células tienen mecanismos para reparar estas mutaciones genéticas, pero su eficacia disminuye con la edad, lo que significa que los errores pueden acumularse. Los científicos no saben exactamente por qué disminuyen nuestros mecanismos de reparación del ADN.

La principal consecuencia de esto es que las células dejan de funcionar correctamente y pasan a ser marcadas como desechos. En el pe-

#### Se gastan 62.000 millones de dólares en tratamientos anti age.

or de los casos, pueden producirse mutaciones en genes que suprimen tumores, lo que conduce a la aparición del cáncer.

#### Problemas con los cromosomas

Cada vez que una célula se replica y su ADN se copia, los extremos de sus cromosomas se acortan un poco. Estas partes especiales del genoma se denominan telómeros.

Cuando los telómeros de una célula se acortan demasiado, ésta deja de dividirse. Este proceso es sala se divide, surgiendo una errata ludable cuando somos jóvenes, Eric Verdin, presidente del Institu- acumulan con la edad debido a los adoptar hábitos saludables.

porque evita que las células se reproduzcan eternamente y se vuelvan cancerosas. Pero a medida que envejecemos, el acortamiento de los telómeros se convierte en un problema, sobre todo en las células madre, que el cuerpo utiliza para reponer la piel, la sangre y otros tejidos. El agotamiento de las células madre contribuye en gran medida a algunos de los signos físicos del envejecimiento, como las canas y una piel más fina y menos elástica.

#### Problemas con el epigenoma

Otros cambios se producen a través de lo que se conoce como epigenética: modificaciones químicas del genoma que influyen en los genes que se activan o desactivan en una célula. Algunos expertos dicen que los cambios epigenéticos pueden utilizarse para determinar la "edad biológica" de una persona.

Los científicos han descubierto que muchos de los mecanismos epigenéticos que ayudan a controlar la actividad e incluso la identidad de nuestras células empiezan a degradarse con la edad. Si esto ocurre en demasiadas células, puede afectar a la salud y el funcionamiento de los órganos.

En la actualidad hay una oleada de investigaciones antienvejecimiento que estudian los cambios epigenéticos porque son más fácilmente reversibles que algo como las mutaciones del ADN, afirma

to Buck de Investigación sobre el Envejecimiento.

Problemas con las mitocondrias Un componente crítico de la salud celular es la producción de energía, que procede de las mitocondrias, la central energética de la célula. A medida que envejecemos, las mitocondrias también dejan de funcionar tan bien como antes y crean

menos energía. "Si no se genera suficiente energía, de repente todos los demás procesos celulares no van a funcionar con la misma eficacia", afirma Verdin, que participa en dos empresas que buscan fármacos contra el envejecimiento.

#### Lo más recomendable siguen siendo los hábitos saludables.

Las mitocondrias dañadas también pueden salirse de la célula y provocar inflamación, otro aspecto del envejecimiento asociado a muchas enfermedades crónicas.

El ejercicio regular -la principal recomendación de los expertos para enveiecer bien- es una de las mejores formas de mejorar la salud mitocondrial.

#### Problemas para deshacerse de las células defectuosas

Las células defectuosas no sólo se

problemas mencionados anteriormente, sino que la forma que tiene el cuerpo de deshacerse de ellas también se deteriora.

Una de las formas más importantes de deshacerse de las células defectuosas es relegarlas a un estado conocido como senescencia. Estas células dejan de dividirse y empiezan a segregar sustancias químicas inflamatorias que indican al sistema inmunitario que debe deshacerse de ellas.

Normalmente, esto no es un problema, pero a medida que envejecemos, ocurren dos cosas. En primer lugar, hay más células que deben desecharse. En segundo lugar, el sistema de eliminación empieza a fallar. Como resultado, las células senescentes se acumulan, causando cada vez más inflamación.

Los científicos están explorando formas de mejorar la eliminación de las células senescentes con una clase de fármacos conocidos como senolíticos, aunque la investigación se encuentra aún en fases preliminares.

#### Problemas para eliminar las proteínas malas

La mayoría de las células realizan sus funciones a través de las proteinas que crean.

Es normal que las proteínas se deterioren (suelen denominarse proteínas mal plegadas) y hay muchas formas de arreglarlas. Pero, de nuevo, estos procesos empiezan a fallar a medida que envejecemos, y las proteínas mal plegadas se acumulan y causan problemas. Una enfermedad asociada a las proteínas mal plegadas es el Alzheimer.

Una forma que tiene el organismo de deshacerse de las proteínas mal plegadas es a través de un proceso conocido como autofagia, que significa "comerse a uno mismo" en griego. "La autofagia es el proceso por el que se destruyen todos estos elementos defectuosos de la célula", explica Ramakrishnan. "Y si se interfiere con ese mecanismo, se produce este amontonamiento de, esencialmente, desechos en la célula, que a su vez provoca estrés y causa envejecimiento".

La autofagia disminuye con la edad. Algunos fármacos que se están estudiando por su efecto sobre el envejecimiento, sobre todo la rapamicina, aumentan el proceso. Pero en grandes dosis, la rapamicina suprime la respuesta inmunitaria (se utiliza sobre todo para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos), por lo que a algunos investigadores les preocupa que personas sanas tomen el fármaco.

Los expertos coincidieron en que las terapias experimentales contra el envejecimiento aún no están listas para un uso generalizado, aunque se muestran optimistas. "Hasta ahora, yo diria que los vientos no soplaron con especial rapidez, pero habrá avances", afirmó Partridge. Por ahora, añade, lo mejor que se puede hacer para envejecer bien es

## LLENÁ EL CHANGUITO CON 365









## TODOS LOS LUNES Y JUEVES!

## EN TIENDAS FÍSICAS Y COMPRAS ONLINE CON AMBAS CREDENCIALES

PAGANDO CON



5% ADICIONAL!



AHORA ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

OTORGAMIENTO DE TARJETA SUJETO A EVALUACIÓN CREDITICIA

\*Excluye: Electro, Carnes, Precios Cuidados, Bodegas exceptuadas. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ 🕣 🚳









SOCIOS DEL PROGRAMA JUMBO MÁS EN EL CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN JUMBO Y/O DISCO, Y SER SOCIO DEL PROGRAMA VEA AHORRO EN EL CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN VEA, SE APLICARÁ UN DESCUENTO HES, MAYORISTAS DE FIAMBRERÍA, BODEGAS (CHANDON, TERRAZAS DE LOS ANDES, LA RURAL, RUTINI, CATENA ZAPATA, LEONCIO ARIZU, VALMONT, LATITUD 33, TERRAZAS, HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.CLARIN.COM/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30 Sociedad CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

## Arranca una mega cumbre para proteger los océanos

La 9<sup>a</sup> edición de Our Ocean empieza en Grecia. Es un congreso creado por John Kerry, el ex secretario de Estado de EE.UU. Hay muchos argentinos.

ATENAS. ENVIADO ESPECIAL

Gonzalo Sánchez gsanchez@clarin.com

Un calor de verano domina las calles de Atenas en la antesala de la mega cumbre mundial de océanos Our Ocean 2024, una escala clave en la agenda de encuentros globales sobre cambio climático. Pero también existe una tensión. El desorden casi sudamericano de la capital griega no consigue diluir el aire de guerra que se respira en toda Europa desde ayer y sobre todo del otro lado del Mediterráneo.

En ese contexto, desde hoy, jóvenes de todo el planeta, ONG, empresarios, filántropos y políticos con un importante lote de argentinos incluidos- se darán cita en un centro de convenciones portuario para discutir el futuro del mar, la gran deuda de conservación que existe con los océanos y las amenazas reinantes cada vez más presentes. Amenazas que no sólo tienen que ver con el plástico, sino también con industrias extractivas como la pesca de arrastre y la megaminería submarina. De fondo, subyace un tema crucial: la creación de áreas marinas protegidas.

Un océano sano es vital para hacer frente a la crisis planetaria desatada por el calentamiento global, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. El mar desempeña un papel esencial en la regulación del clima. El 70% de la superficie



Participantes. El fotógrafo Nicolás Marín y Lucía Castro, activista.

del planeta está cubierta por este ecosistema que absorbe dióxido de carbono y calor y que produce la mitad del oxígeno que respiramos.

Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo -principalmente en el sur global-dependen del pescado como principal fuente de proteínas en su dieta. La pes-

ca, la acuicultura y el procesamiento proporcionan empleo e ingresos al 10-12% de la población mundial, según la FAO. La concienciación pública sobre las amenazas que pesan sobre las especies y los ecosistemas marinos es cada vez mayor, pero se necesitan todavía más estrategias de interacción para llamar

la atención sobre estos problemas y promover un cambio real.

Durante tres días, en la sorprendente Atenas, con la Acrópolis de fondo, habrá charlas, debates y anuncios. Desfilarán personalidades de la ciencia, como la bióloga Sylvia Earle o el explorador de Nat GEO Enric Sala, y la política global. El próximo martes, se espera la presencia del ex secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Fue justamente Kerry quien lanzó en 2014 la cumbre Our Ocean, impulsado por la escasa visibilidad que tenían los grandes problemas del mar en la discusión por el cambio climático.

Dentro de las áreas de acción principales, la conferencia abordará cuatro aspectos cruciales: turismo sostenible en zonas costeras e islas, reducción de la contaminación marina por plásticos y micro plásticos, lo que se conoce como Green Shipping (una gama de acciones respetuosas con el medio ambiente para hacer cumplir el control de emisiones, promover la descarbonización y avanzar hacia una gestión del transporte marítimo más sostenible) y la transición verde en el Mediterráneo.

La presencia Argentina es importante, de la mano de las organización **Misión Atlántico**, con sede en Chubut. También llegaron hasta Atenas activistas de la organización Sin Azul no Hay Verde, miembros de la Fundación Rewilding Argentina e Integrantes de Por el Mar. También ha arribado el fotógrafo argentino Nicolás Marín. Con tan solo 24 años, Marín recibió el premio a mejor fotógrafo de naturaleza 2023 y se convirtió en el primer argentino en ganar esta condecoración. Se trata del Premio EPOTY, uno de los concursos fotográficos más importantes a nivel mundial.

Todos ellos, cada uno a su modo y desde diferentes visiones y prácticas, bregan para que se avance en formatos de legislación que permitan proteger el Mar Argentino, algo que ya hicieron países como Ecuador y México en el Mar de Cortés. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15) que finalizó en Montreal, Canadá, el 19 de diciembre de 2022, se logró un acuerdo histórico para orientar las acciones mundiales en favor de la naturaleza hasta el año 2030.

En dicha oportunidad, las delegaciones de 188 estados, incluida la de nuestro país, suscribieron la adopción del Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (GBF, por sus siglas en inglés). El plan estratégico del Marco Kunming-Montreal incluye medidas concretas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida la protección del 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados para 2030. Argentina se comprometió a proteger el 30% de sus mares para ese año. Pero hasta ahora sólo está protegido el 7% de la plataforma submarina, según datos del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). Quizás haya llegado la hora.

El capítulo 1 ya largó este domingo. Jóvenes de todo el mundo, se dieron cita durante la tarde en Yacht Club de Atenas, para celebrar el compromiso con el Medio Ambiente. Al fin de cuentas, se trata de eso: de salvar la naturaleza para ayudar a las próximas generaciones a construir su propio legado. ■

### Murió un corredor de 48 años en el maratón de Mar del Plata

Un competidor de 48 años murió ayer por la mañana cuando se estaba desarrollando el maratón de Mar del Plata. El hombre, que había viajado desde la Ciudad de Buenos Aires exclusivamente para la prueba, se descompensó mientras corría y debió ser trasladado de urgencia por una ambulancia hacia el Hospital Interzonal (HIGA); pero falleció en el camino.

El corredor porteño se desvaneció en el cruce de Av. Luro y Peralta Ramos, justo enfrente de una de las ambulancias que habían sido contratadas por los organizadores del evento, según publicó el diario local, La Capital.

Los médicos corrieron a su asistencia, le aplicaron maniobras de reanimación, pero ante la falta de respuesta del hombre iniciaron su traslado hacia el HIGA en una ambulancia escoltada por dos motos. Murió antes de llegar.

La competencia empezó las 7 sobre el frente de la Plaza Colón y poco menos de 5.000 participantes desafiaron las condiciones climáticas y compitieron a pesar de que la jornada presentó fuertes vientos del Este y algo de lluvia.

Según informaron, el competidor porteño contaba con el certificado de "aptitud física" para la caun comunicado lamentando "el trágico suceso" y se pusieron a disposición de los familiares del participante que perdió la vida.

"En este momento de dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del corredor. Nos encontramos profundamente consternados por esta tragedia y ofrecemos nuestro apoyo incondicional en este momento dificil", expresaron.

El operativo médico del maratón, según se informó, contó con cinco ambulancias. Además de un equipo de cardioasistencia compuesto por cinco motos de primera resrrera. Desde la empresa emitieron puesta y dos cuatriciclos, todos con los familiares de la víctima. ■



Carrera. Había 5.000 personas.

equipados con desfibriladores externos automáticos.

Durante el desarrollo de la competencia hubo unos 30 socorristas de Cruz Roja. Fuentes municipales confirmaron que se activó un operativo para ponerse en contacto

#### Dengue: confirman otros 36.000 nuevos casos

El Gobierno informó que se registraron 36.682 nuevos casos y otras 36 muertes por dengue en el país. Los datos surgen del boletín epidemiológico que publicó ayer el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo al reporte oficial, hubo 269.678 casos confirmados a lo largo de la temporada, que se toma desde fines de julio de 2023 el 7 de abril.

En el reporte se confirmaron otras 36 muertes por dengue, llegando a un total de 197 desde el inicio de la temporada epidemiológica.

## LOS DINOS MÁS ASOMBROSOS ESTÁN EN ¡Para jugar y coleccionar! IYA ESTÁ EN TU KIOSCO! Guia escolar 9 Guía escolar 🕂 Revista 🕂 8 nuevas trading cards

**ICONVERTITE EN UN EXPERTO EN DINOS Y DESAFIÁ A TUS AMIGOS!** 

Sociedad 32 CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

## Cositorto: "Me pidieron US\$ 2 millones para salir de la cárcel"

El líder de Generación Zoe cumplió dos años en prisión, acusado de estafa. En una charla con Clarín, apunta contra la Justicia cordobesa y sus ex socios.

#### Mariano Vidal

mavidal@clarin.com

Leonardo Cositorto (53), el líder del holding empresarial Generación Zoe, acusado de encabezar una asociación ilícita que devino en estafa del tipo Ponzi, se desentiende de las acusaciones. En diálogo con Clarín carga contra la Justicia de Córdoba casi tanto como contra sus ex socios, a los que acusa de haberlo estafado.

Este viernes cumplió dos años en la cárcel cordobesa de Bouwer, donde está en prisión preventiva. La Fiscalía N° 2 de Villa María, liderada por Juliana Companys, lo apunta como líder de una asociación ilícita que armó un esquema Ponzi que movió más de 120 millones de dólares. Cuando lo capturaron, llevaba un mes prófugo en República Dominicana, donde hacía Zooms para pedirle a sus ahorristas que pongan plata. Fue el caso más grande del verano de 2022.

Generación Zoe era un proyecto nacido de Cositorto que arrancó en 2017 como una serie de cursos de coaching que se dictaban por Zoom y terminó en un mega emporio que ofrecía su criptomoneda, hamburguesas, pases de futbolistas y hasta minas de oro.

Su CEO mantiene el mismo estilo verborrágico que en los momentos que brindaba conferencias sobre coaching, pero con un tono algo más curtido. Los dos años tras la cárcel le dejaron traiciones, abandonos e incluso algunos intentos de soborno que denuncia.

Ahora comenzó una huelga de hambre para visibilizar "la corrupción generalizada en el sistema de Córdoba". Protesta por la negativa a recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. Va una semana y ya perdió siete kilos, cuenta.

#### -¿Cómo es tu día a día?

 -La rutina acá es estar en la celda, te liberan a la mañana. Después te abren un patio enrejado. Tenemos un teléfono público, imaginate las peleas que hay a veces con eso. Veo que hay gente con investigaciones parecidas, pero que esperan el proceso afuera. No puedo ver a mi hijo desde hace 800 días, no me dejan entrar ni comida ni dinero, no tengo alimentos y medicinas.

-En tu caso, la domiciliaria se negó por que estuviste un mes en el exterior cuando tenías orden de captura. ¿Por qué no volviste?

-Desde mi equipo de abogados me una membresía de 400 dólares.



Huelga de hambre. Cositorto perdió siete kilos en protesta por no recibir prisión domiciliaria. JAVIER CORTÉS

dijeron 'esperá a que nosotros te digamos en qué momento podés venir, que vamos a estar presentando la fianza o una domiciliaria esperando que te presentes a declarar'. En ningún momento me fui de la Argentina. Hay una información que partió mal desde la cuna, que yo me escapé. Yo fui a Uruguay por una charla, de ahí a Colombia. En ese momento me dictan la detención internacional y ahí me comunico con (su abogado, Miguel Ángel) Pierri después de haber pasado por tres o cuatro abogados que lo único que hicieron fue sacarme plata. Con Pierri tampoco me fue nada bien. La amenaza empieza en septiembre del 2021 y termina explotando el 18 de febrero del 2022 bajo una extorsión de la fiscal Companys a una mujer que le dice que tiene que denunciar porque si no la mete presa. Luego sigue con la campaña donde a mí me han expuesto. En las redes sociales y en la televisión, y en los diarios y la radio me han etiquetado, me han matado a nivel social.

Zoe tuvo un boom de crecimiento durante el confinamiento de la pandemia del Covid gracias a miles de personas que se inscribieron en los cursos que ofrecía. Pagaban

Pero el corazón del negocio eran las oportunidades de inversiones, donde tomaba el dinero de esas membresías y ofrecía retornos en dólares que iban desde 7,5% hasta 50% al mes. La plata caía a baldazos. La gente vendía propiedades para ponerla en la empresa.

En 2021 invirtió en el Club Deportivo Español, donde llevó de manager al DT Ricardo Caruso Lombardi. Empezó a aparecer en los medios como gurú financiero y como 'analista político'. Para la Justicia, los rendimientos extraordinarios

#### Para los cursos la gente pagaba una membresía de 400 dólares.

que la empresa "pagó religiosamente durante 31 meses" (según Cositorto) se explican por el ingreso de nuevos inversores.

Cositorto jura que la plata la lograba con operaciones de trading de criptoactivos y acciones de alto riesgo, que le rendían beneficios de hasta un 50% mensual. Esas eran ejecutadas por un equipo de traders que, hoy dice, lo traicionaron. Arrancando por Rosa María González Rincón, una de las últi- Por supuesto. Un ex fiscal general gún interés. ■

mas prófugas que tiene la causa.

La fiscalía de Villa María sostiene que jamás halló una prueba de esas operaciones. Cositorto declaró que están en un disco duro que tiene Fernando Burlando. Consultados por Clarín, desde el entorno del abogado niegan esta versión. "Jamás trabajamos con él", remarcan.

Para Cositorto, en Córdoba lo volteó la familia Álvarez, los responsables de la oficina AL Coaches, una subsede de Zoe en Villa María.

#### -¿Por qué cayó Zoe?

-Me hacen un boicot. José Vargas (un ex socio suyo en Zoe) hacía negocios con Claudio (Álvarez, referente de Zoe en Villa María). Ellos manipulan líderes, quieren quedarse con la empresa. Y dicen que arreglan con la Justicia para voltearnos. Y están presos. A nosotros nos detienen en Villa María, que era de los Álvarez. Claudio es el que se pudo haber enriquecido con automóviles o propiedades o terrenos y campos que compró, ¿donde está mi enriquecimiento ilícito y yo lo único que compré fue un Chevrolet Onix? No solo no estafé, sino que me estafaron. Me usaron y abusaron de mi confianza.

#### -¿Te pidieron sobornos para salir de la cárcel?

me agarra del codo, que eso está filmado y me dice 'estoy trabajando en tu caso y yo te voy a avisar para que te vayas'. Y después me manda dos emisarios y me piden 2 millones de dólares. Hace poco también vinieron dos más con el verso de que también. Y yo no acepté nada. Acá te privan de todo, te separan de la familia, te destrozan emocionalmente, físicamente. Espiritualmente no, porque tenemos una conexión continua y diaria con Dios.

Generación Zoe tiene abiertas media docena de causas. En Goya (Corrientes), irá a juicio antes de fin de año. En Salta, Rosario y Buenos Aires también hay otros procesos. En todos la dinámica es la misma: Cositorto acusado como líder de la estafa por ser el presidente de la empresa, y algunos líderes locales. También hay causas en México, España y Colombia. Pero el caso de Villa María es distinto, por que allí apuntaron contra toda la empresa. Son 26 imputados.

La causa que más investigó al holding Zoe hizo un pedido de elevación a juicio por unos 173 hechos a 76 damnificados, que suman casi 8,5 millones de pesos y US\$ 449.799 dólares. Se le sumarían las investigaciones en San Francisco, Villa Carlos Paz o Córdoba Capital, que suman casi 600 estafados.

Esta semana, la defensa de Cositorto denunció penalmente a la fiscal Companys de Villa María por "omisión de los deberes de funcionario público". Según sostienen, debería ser investigado por un juzgado federal. Esa pelea es la que hizo que en Buenos Aires la causa pase dos años en disputa de competencia entre el porteño Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 y el juzgado federal N°4.

Este dato es clave, porque el juez a cargo del N°4 es Ariel Lijo, el candidato de Javier Milei para la Corte Suprema. "En ese tiempo el movimiento fue mínimo", sostienen fuentes judiciales.

Cositorto quiere volver a trabajar con el coaching, lejos de proyectos vinculados con inversiones. Tiene una cuenta de X.

Su rutina se complementa con una columna radial que tiene dos veces por semana en 'Radio para leer'. Es un espacio que tiene desde hace un año en Radio El Mundo. Allí Cositorto se despacha martes y jueves sobre la causa, economía, habilidades blandas. Se cruza con sus enemigos, opina de política.

-¿Cómo ves al gobierno de Milei? -Me parece que está todo atado pisando los salarios y las jubilaciones. Como que tenemos un trimestre donde se define el futuro no sólo de Milei sino de los argentinos. -Vos mencionaste que te conside-

#### ras liberal ¿Lo conociste a Milei?

-No, a la gente del PRO sí. He comido en la casa de amigos como el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina. Sí he apoyado financieramente a campañas del PRO y de legisladores de Milei, pero sin nin-

## Discutió con dos jóvenes en un boliche de San Justo y lo mataron a balazos

Gianfranco Di Luciano tenía 20 años. Detuvieron a uno de los sospechosos: estaba prófugo por otro crimen.



El "Colo". Vivía en Parque Patricios, jugaba al futsal y trabajaba en una concesionaria en el Microcentro.

Eran casi las seis de la mañana cuando los estruendos de los disparos aterrorizaron a quienes estaban en el **Teatro Woodstock**, un local nocturno de **San Justo (La Matanza)** que se alquila para fiestas privadas y conciertos. **Gianfranco "Colo" Di Luciano (20)** cayó herido al piso y terminó muerto.

Todo ocurrió este domingo en el boliche de la avenida Juan Manuel de Rosas al 2900. Por el crimen fue detenido un sospechoso identificado como Yoel Taiel Tambussi (19), que se enfrentó a los tiros con la Policía. Estaba prófugo por un asesinato cometido el año pasado.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir el fiscal **Matías Folino**, de la unidad de homicidios de La Matanza, Di Luciano fue baleado luego de que se produjera una discusión con dos jóvenes.

El arma que le secuestraron al acusado es del mismo calibre (9 milímetros) con el que mataron a la víctima. Si bien se oyeron entre **tres** o cuatro disparos, todavía se esperaba la realización de la autopsia para determinar cuántos alcanzaron a Di Luciano.

Tras el crimen, se generó un tumulto en el boliche y los atacantes escaparon en **un Ford Fiesta Kinetic rojo**.

Los testigos identificaron a Tambussi como uno de los agresores (no está claro todavía cuál de los dos disparó) y, con esa información, agentes de la DDI La Matanza y la comisaría de San Justo lo detuvieron, adonde se resistió a los tiros aunque nadie terminó herido. Circulaba en **una moto con pedido secuestro activo por robo** de principios de este mes.

El fiscal Folino lo imputó por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el de portación ilegal de arma de fuego". También por el intento de homicidio de los policías que fueron a detenerlo.

Los agentes, además, localizaron el Fiesta y lo persiguieron hasta **los** 

#### La Policía investiga si en la fiesta se vendía droga.

monoblocks de Ciudad Evita, pero su conductor logró escapar. El vehículo quedó secuestrado.

Los investigadores no descartaban la posibilidad de que en la fiesta se vendieran drogas, aunque todavía no se determinaron los motivos de la discusión que terminó con el brutal homicidio del joven.

En las redes sociales despidieron con dolor al "Colo", que trabajaba en una concesionaria de autos ubicada en la avenida Julio A. Roca al 700, en el Microcentro. Di Luciano jugó al futsal en Huracán y era de Parque Patricios.■

CONVOCATORIA

## PREMIO NACIONAL ARQ FADEA REGIÓN X REGIÓN 2024 / 2025

CATEGORIAS

CATEGORIA

Obra pública
 Obra privada

Vivienda unifamiliar

PREMIOS REGIONALES

NOA, NEA, NUEVO CUYO, SANTA FE, CÓRDOBA, BUENOS AIRES, CABA, SUR. GRAN PREMIO



#### PRÓRROGA

**RECEPCIÓN DE TRABAJOS** 

2 DE MAYO 2024















Más información

www.premioarq.fadea.org.ar

Sociedad CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

#### Quién da más



De colección. El Triumph modelo TR3 de 1958/9.



Terminator 2. Una Honda XR150 como la de la película.



\$20.000.000. El precio base de la RAM con 7.300 km.



2017. El modelo de este Mercedes-Benz A45 AMG 4Matic.



\$15.000.000. El precio base de esta Amarok V6 de 2018.



2013. El año de fabricación de este Mercedes-Benz B200.

El evento, el primero de esta índole en la provincia de Santa Fe, será el jueves 25. Los precios base oscilarán entre el 40% y el 60% del valor de mercado.

## Desde coches de colección hasta la moto de Terminator: el remate en Rosario de bienes narco

Los narcos se dedican a traficar drogas porque ganan mucho dinero. Eso no es ningún misterio. Por eso gran parte de la batalla contra el narcotráfico radica en atacar sus ganancias y también en despojarlos de los bienes que compran con su dinero.

Con esta idea en mente, la Gobernación de Santa Fe anunció que realizará la primera subasta pública de vehículos decomisados a 1 narcotráfico.

El remate se realizará en la ciudad de Rosario y estarán disponibles camionetas de alta gama, autos de lujo y hasta una joya de colección.

El evento está programado para el próximo jueves 25 de abril. La subasta, organizada desde el gobierno de Maximiliano Pullaro, incluye una variada selección de vehículos que van desde autos y motos comunes hasta auténticas joyas de colección, todos confiscados a organizaciones criminales que operan en la provincia.

Lo más llamativo de esta subasta son dos vehículos de colección que pertenecieron al financista en quiebra Luis Herrera. Entre ellos se destaca un Triumph modelo TR3 del 1958/59, con un distintivo color verde inglés y un precio base de \$5.000.000, así como **un elegan**- te Jaguar descapotable de color ne-

Ambos son parte de la colección personal de Herrera y fueron decomisados por las autoridades en una de sus residencias en el norte del Gran Rosario.

La lista de vehículos disponibles en la subasta es extensa y variada, incluyendo 21 autos, 6 pick-ups y 12 motos. Entre los más destacados se encuentra una Volkswagen Amarok del 2018 con solo 9.400 kilómetros, cuyo precio base asciende a \$ 15.000.000, así como un imponente Mercedes Benz con un precio inicial de \$6.000.000.

#### A los vehículos se les cambiarán las patentes por seguridad.

una Kawasaki ER (Ninja) del 2014 de color negra que arranca en un precio base de \$3.5000.000.

También, una Honda XR150, modelo que llegó a la fama de la mano de la película Terminator 2.

Las condiciones para participar en la subasta de autos de lujo provenientes del narco incluye cumplir con un proceso riguroso.

La inscripción se abrió el jueves Entre las motos se encuentra ll de abril a través del sitio web ofi- adquirirlo", remarco. ■

cial de la Provincia (www.santafe.gov.ar/subasta), y será obligatoria para todos quienes quiera participar de la subasta. Hay tiempo hasta la medianoche del domingo 21 de abril.

Se realizará un exhaustivo cruce de datos para verificar antecedentes penales y asegurar que los participantes no tengan ningún vínculo con la actividad delictiva.

Con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, se han establecido acuerdos con los Colegios de Martilleros de la región, quienes jugarán un papel fundamental durante el proceso.

Los martilleros responsables de la subasta serán designados a través de un sorteo.

Según detalló el titular de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales, Matías Figueroa Escauriza, el valor de los bienes subastados oscila entre el 40 y el 60 por ciento del valor del mercado.

Con respecto a los autos, explicó que se les cambia la chapa patente y el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitaron. "De esta manera, le damos seguridad a las personas que quieran



Spot

#### Personajes







Callado. El conductor y empresario se negó a hacer declaraciones sobre la canción.

## Tini versus Tinelli: la verdadera historia detrás de una pelea inesperada

En el nuevo disco de la cantante, hay una canción que se refiere a la disputa legal de su padre, Alejandro, con el conductor por los derechos de "Patito feo".

Tras una gran expectativa, Martina Stoessel, más conocida como Tini, lanzó su quinto disco, *Un me- chón de pelo*, que cuenta con un
total de diez canciones en las que
no solo se sincera sobre su actual
estado de salud mental y su pasado noviazgo con Rodrigo de Paul,
sino que también recuerda el conflicto que protagonizaron su padre,
Alejandro, y Marcelo Tinelli.

El quiebre del vínculo entre el productor y el conductor se remonta a 2009. Aquel año, el padre de Tini y ex director artístico de la productora Ideas del Sur-en ese entonces, propiedad de Tinelli-le inició juicio al empresario para reclamarle los derechos sobre la serie infanto-juvenil **Patito feo**, que protagonizó Laura Esquivel y se emitió entre 2007 y 2008.

La tira fue un gran éxito en El Trece, el canal donde se emitió originalmente, y luego el suceso se hizo mundial, al ser emitida principalmente por Disney Channel entre 2007 y 2011 en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia. De hecho, el elenco realizó varias giras por Europa y América Latina

(durante una de esas giras, en 2009 en Nicaragua, Juan Darthés abusó de Telma Fardín).

De ahí, el interés de Stoessel por que se le reconociera legalmente la propiedad intelectual de la ficción. Sin embargo, en noviembre de 2015, la Sala 1ª de la Cámara Civil y Comercial Federal falló a favor de Tinelli, y el padre de Tini no sólo no pudo cobrar ni un centavo, sino que debió pagar las costas millonarias del proceso judicial.

Ahora, Tini retoma lo que ella considera una injusticia. Y hace foco sobre todo en Tinelli: en la letra de **Ángel** (ver aparte), la cantante se refiere al conductor de ShowMatch como traidor por haber despedido a su padre de Ideas del Sur y, según su óptica, haberse apropiado de **Patito feo**.

"2008, diciembre, fue un viernes./Ojos que no ven, traición que no sientes./ Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?/ ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?/ Si fueron hermanos y adiós para siempre", dice uno de los pasajes más duros de la canción recientemente estrenada. "Si él le dio la mano y el otro los

"Si él le dio la mano y el otro los dientes,/le dieron la espalda y él siempre de frente./ Le dieron las gracias, lo empujan del puente", es otros de los versos que sumó la artista en la canción para recordar el vínculo entre Alejandro y Marcelo que terminó en la Justicia.

En aquel entonces, *Tini* era tan solo una nena pero hoy, a los 27 años, tiene pleno conocimiento del **enfrentamiento legal que le costó millones a su padre**. A partir de ese sinsabor, Alejandro tuvo que migrar a Paraguay para obtener nuevas oportunidades laborales.

"Yo ya entiendo bien lo que pasó./ Papá se fue y culpa de él nunca lo fue./ La herida se tatuó en su piel./ La mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie./ Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires", es otra de las incendiarias estrofas que Tini le dedicó al episodio.

"Deja que el tiempo se encargue,/ y el destino se encargó de Violetta pintarme./ Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse,/ de eso se trata amarse,/ pero también me dolió y para decirlo no es tarde", suma Tini a continuación para hacer referencia a su rol protagónico en la serie juvenil de Disney que contó con tres exitosas temporadas.

A modo de confirmación de que la canción está dedicada a Marcelo Tinelli, la intérprete manifiesta en una parte recitada: "La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe".

Y sigue haciendo referencia al popular conductor: "Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show,/ cantar, sonreír, y hacer como si nada hubiese pasado./ Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida".

A través de Instagram, con una transmisión en vivo donde se mostró emocionada hasta las lágrimas, la cantante celebró la aparición de *Un mechón de pelo*, con el que busca reflejar los duros momentos personales que atravesó durante los últimos dos años. "A veces, para sanar y entender, hay que volver al pasado", explicó la artista.

Y se refirió a su padre y un supuesto boicot al trabajo de ambos por su enfrentamiento con Tinell: "En 2008, él básicamente se tuvo que exiliar del país, y a mí ni siquiera me querían contratar. Después llegó la justicia y, en un casting muy importante, el de Violetta, quedé elegida porque fue una producción europea, no argentina. Es una de las canciones más complejas del disco, en donde toco mi infancia, adolescencia y adultez".

chó nadie./ Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires", es otra de las incendiarias estrofas que Tini

Tini aprovechó el vivo en el que se conectó con sus fanáticos para compartir su mirada sobre el uso

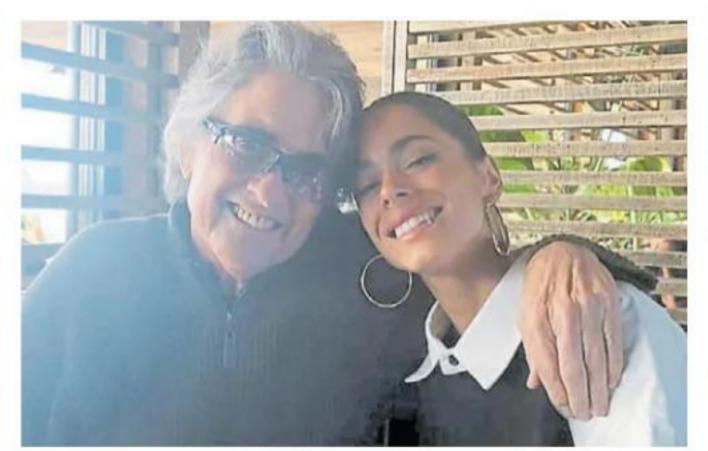

giras por Europa y América Latina Unidos. Tini le dedicó dos canciones a su papá, Alejandro Stoessel.

de las redes sociales: "Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales: comentar a veces impunemente con soltura y maldad puede hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo. Ojalá se tome bastante más conciencia".

Añadió: "Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó. Lo digo en general".

Y agregó: "Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas".

No dijo nada sobre la letra de Ángel, pero el que sí se expresó fue su padre, Alejandro. Lo hizo a través de Twitter: "Las palabras que salen del alma para expresar nuestras vivencias siempre son el fiel reflejo de la verdad", arrancó el escrito y continuó: "Estoy orgulloso de tuálbum, sé lo que viviste, sé que cada palabra evidencia lo que sufriste y lo que soportaste".

Y cerró: "Siempre fuiste una mujer valiente, talentosa y brillante al tener que poner en palabras los sentimientos y las verdades que nos acompañan a lo largo de la vida. Te amo y estoy agradecido por las canciones tan bellas que me dedicaste. Tu mamá, Fran, vos y yo, sabemos lo que vivimos, lo que sufrimos, y también lo felices que y fuimos y somos".

Alejandro y Tini son muy unidos. Con su experiencia de productor, él la acompañó desde sus comienzos en la tira juvenil Violettay luego, la ayudó a convertirse en una verdadera estrella del pop.

En 2022, a los 64 años, estuvo casi un mes en terapia intensiva, luchando por su vida, debido a una hemorragia abdominal ocurrida en una cirugía, algo que afectó mucho a la cantante, que ahora le dedicó dos canciones del disco nuevo: la mencionada Angel y Pa.

Del otro lado, Marcelo Tinelli guardó silencio: no se expresó en redes sociales ni respondió a la consulta de Clarín. Pero la hija del conductor, Cande Tinelli, se refirió diplomáticamente a la pelea.

"Siento que están esperando a que hable", escribió en Instagram. "Y hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona y jamás haría o diría algo que pueda llegar a lastimarla. Ni a ella ni a su familia. Solo me da pena y angustia que se cuenten mal las cosas".

Y concluyó: "Perdón si,enojada, dije cosas defendiendo a capa y espada a mi familia, pero es más fuerte que yo. Les juro que de mí pueden decir barbaridades, como siempre me han dicho, y hasta me río, literal. Pero wow, de mi familia, qué difícil. En fin". ■

#### LA LETRA DE "ÁNGEL"

Despertó poco más de las 6, cuatro platos, tostada y café Los dejaba de la mano en el colegio

Dos razones para trabajar y a la casa llegar a cenar

Convirtiendo gotas de sudor en privilegio

Y ella juega, baila, corre, canta y vuela con las alas de su ángel Se las presta cuando quiera Fue una vida de televisión Que escribió un experto en ilusión

No solo los 24 eran Nochebue-

Porque él sueña, solamente sueña

Y ama, entregando el alma Vive para dejar huellas En una historia perfecta que nada le falta

Y ahí está ella dibujando estrellas

Canta entregando el alma Corte, y qué bonita escena No se siente la tormenta cuando está la calma 2008, diciembre, fue un viernes Ojos que no ven, traición que

no sientes Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?

¿Cómo se perdona? ¿Cómo te

arrepientes? Si fueron hermanos, y adiós para siempre

Si él le dio la mano y el otro los dientes

Le dieron la espalda y él siempre de frente

Le dieron las gracias, lo empujan del puente Yo ya entiendo bien lo que pasó Papá se fue, y culpa de él nun-

La herida se tatuó en su piel La mentira la oyó todo el mun-

ca lo fue

La verdad nunca la escuchó nadie

Por eso necesito gritarla a to-

do Buenos Aires Deja que el tiempo se encargue

Y el destino se encargó de Violetta pintarme

Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse

De eso se trata amarse Pero también me dolió y para decirlo no es tarde

La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él

Pero la justicia divina existe Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado

Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida Juntos dibujando estrellas Porque te quiero con todo el alma

Corte, la siguiente escena No me importa la tormenta, llegará la calma

# Música

# Otro capítulo del romance entre Megadeth y la Argentina

A 30 años de su primera visita al país, la banda de thrash metal cautivó a 14 mil personas en el Movistar Arena.

# Sebastián Duarte

Especial para Clarín

El "romance de metal" entre Megadeth y su público argentino es de larga data. Y cada vez que regresa David Mustaine, líder de la banda, ocurre lo mismo: ardiente pasión, clamor, sonido extremo y elogios mutuos.

La noche del sábado en el Movistar Arena volvió a ser una fiesta del heavy metal, con 14 mil personas vestidas de riguroso negro y hasta con un momento de gloria cuando el cantante apareció, hacia el final de su corto set de quince canciones, con una guitarra cola de tiburón con la bandera de Argentina impregnada en su madera.

¿Cuál es la razón de que esta banda sea tan amada aquí por el público metalero?

Hay varios factores: además de ser popes del thrash metal y de contar con "himnos" indiscutibles, la historia de Mustaine no pasa inadvertida. Primeramente, fue guitarrista de Metallica. Y antes de que grabaran su primer álbum, lo expulsaron por alcohólico y drogadicto.

Sin embargo, el músico utilizó su enojo con sus ex compañeros para, de inmediato, hacer borrón y cuenta nueva. A tal punto que, durante el mismo viaje de regreso a su casa, tras haber sido echado del proyecto, ideó uno propio, que no tardó en ser un éxito.

Fue así que nació Megadeth, luego de que Mustaine leyera un panfleto que decía que un millón de soldados estadounidense perdieron sus vidas en diferentes guerras en el mundo.

El astro del metal además cuenta con una historia religiosa llamativa: de niño fue Testigo de Jehová, de joven practicó magia negra y al final terminó volcándose al cristianismo (según él, su conversión le salvó la vida, y lo llevó a a Alcohólicos Anónimos para rehabilitarse de su adicción a la bebida).

La primera vez que vino la banda a Buenos Aires justo fue hace 30 años, con cinco conciertos al hilo en el Estadio Obras. A partir de entonces, nunca dejaron de regresar, transformándose en el grupo de rock extranjero que más nos visitó.

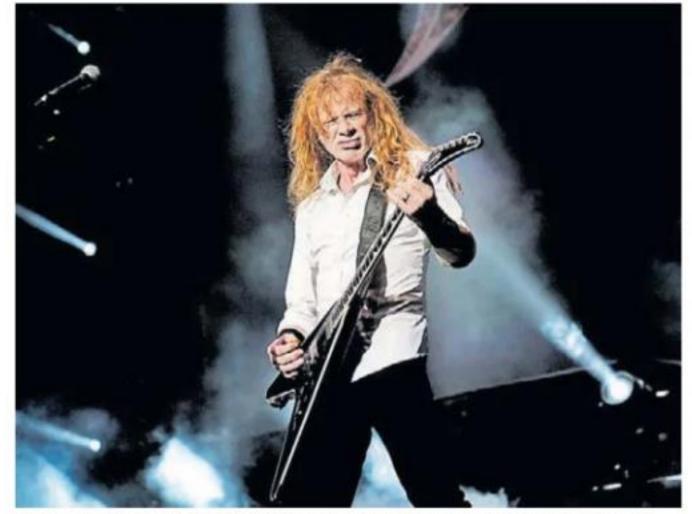

Sobreviviente. Dave Mustaine se recuperó de un cáncer de garganta.

En 2019, Mustaine padeció un cáncer de garganta y se temió por su vida, pero se salvó luego de un largo y eficaz tratamiento. Megadeth volvió a los escenarios y en septiembre de 2022 sacó disco nueva: The sick, the dying... and the dead ("El enfermo, el moribundo y el muerto"), trabajo que presentan en su actual gira mundial.

Padres con hijos fanáticos, hijos con padres fanáticos y viejos amantes del metal dieron el presente en el Movistar Arena. El ritual se repitió anoche y tendrá un tercer capítulo el martes.

Pasados 17 minutos del horario pactado, las 21, las luces se apagaron y se escuchó la voz de Dave Mustaine saludando e invitando a su ritual de thrash metal. Y la maquinaria se encendió para lo que sería un espectacular concierto.

El cantante, de figura espigada, lucía impecable con su camisa blanca, pantalón negro y su cabellera pelirroja larga y semibatida. A su diestra, el bajista; a su izquierda, el guitarrista; y detrás, en lo alto, el baterista, marcando el pulso de la potencia sonora.

El telón de fondo contaba con el arte de tapa del último disco del grupo, con la imagen de Vic Rattlehead, la calavera característica de parte de la discografía de Megadeth, similar al de Iron Maiden y la figura de su Eddie.

El arranque musical fue con la canción que le da nombre al disco nuevo, para luego encarar con Dread and The fugitive Mine, de 2001. Hasta que llegó el primero de los temas más representativos de

Mustaine expresó: "Buenos Aires, espero que recuerden esta canción". Se refería a Hangar 18, que generó el fervor del público. Hubo cambios de guitarras: de la negra pasó a una de color madera oscura hasta que luego reapareció con una con forma de rayo.

EMMANUEL FERNÁNDEZ

Siguieron con su cancionero, repasando diferentes épocas del conjunto, hasta que fue el turno de A Tout le Monde el segundo tema más conocido de su repertorio histórico, que forma parte del álbum Youthanasia.

Después, el frontman tomó la palabra: "¿Cómo se sienten? ¿Están ok? El resto del mundo los está mirando en este preciso momento", dijo en referencia a que el concierto, por tener entradas agotadas, se estaba transmitiendo en vivo y en directo para la plataforma Veeps.

El público coreó al unísono: "¡Argentina, Argentina, Argentina!". Pero la mayor emoción llegó después, y fue el punto más alto de la velada. Sucedió con Symphony of Destruction, el himno superior de la banda, cuyo cántico de "Megadeth, Megadeth, Aguante Megadeth", fue popularizado en la Argentina y luego contagiado al resto del mundo.

Detrás apareció en escena un accaracterizando a Vic Rattlehead, con una calavera en su cabeza. Y para los bises, llegó la guitarra albiceleste, el agradecimiento eterno del cantante pelirrojo y una explosión de afecto del público.

La banda se plantó sonriente sobre el escenario para una despedida larga, casi interminable, como dando a entender que no era un su larga trayectoria, con el que adiós, sino un "hasta pronto".■

38 Spot

# Streaming

# "Cristóbal Balenciaga", una serie para los amantes de la moda

La cuidada pero previsible biopic de Star+ sobre el prestigioso diseñador español narra una vida de obsesión por la perfección y la alta costura.

# "Cristóbal Balenciaga"

....

Buena

Género: Drama. Dirección y creación: Jon Garaño, Aitor Arregi y otros. Con: Alberto San Juan, Josean Bengoetxea, T. Coumans. Emisión: Seis episodios por Star+

# Marina Zucchi

mzucchi@clarin.com

Puntadas, pespuntes, hilvanes, bordados. Elogio de la sutileza, de la exquisitez, del detalle, de la simetría. El ojo en la belleza de lo imperceptible, en la mano que confecciona la obra de arte. No será El tiempo entre costuras, pero se le parece: una serie española dramática sobre el delicado y a la vez brutal universo de la moda.

Cristóbal Balenciaga (Star+), la ficción biográfica sobre el legendario diseñador y fundador de la marca homónima, invita al juego de la perfección y la obsesión, esa trampa de la que no se sale ileso. Está pensada como un oasis de elegancia, con planos impecables y una fotografía encantadora, pero no se sale del manual de la meticulosidad y termina siendo un producto sin riesgo.

Hijo de un pescador y una costurera, el español Cristóbal (gran interpretación de Alberto San Juan), viaja a París, centro de la alta costura, para desarrollarse en la actividad en la que será maestro. Tendrá encuentros y desencuentros con Coco Chanel, la mujer que influirá en la dirección de su pulso.



Glamour. Alberto San Juan se luce en la piel del diseñador que tuvo encuentros y disputas con Coco Chanel.

El recurso para narrar en dos tiempos se apoya en una entrevista periodística, la de la prestigiosa británica Prudence Glynn (Gemma Whelan), quien lo convence sobre el final de su vida para repasar su biografía. En un principio el hermético Balenciaga se rehúsa a que graben su voz, pero accede y se suelta. Tal es la fijación del modisto con la perfección que es capaz de arrancar la manga "torcida" de la periodista para volver a unirla armónicamente.

La huída de la guerra civil española, el lento ascenso, las musas, la primera colección en la Maison Balenciaga y la consagración se entremezclan con ese costado privado que Balenciaga siempre protegió, el de su pareja Władzio D'Attainville, sombrerero y socio (Thomas Coumans).

También se hace foco en las dificultades durante la ocupación nazi y en el gran interrogante de muchos: ¿colaboracionismo de Balenciaga o instinto de supervivencia ante el nazismo?

Más allá de la curva narrativa desde el comienzo de un sueño a la concreción y el retiro, en los seis episodios se disfruta el pormenor, la austeridad de la prenda como bandera y la pequeñez que construye ese universo de géneros que flotan y modelan cuerpos.

Los coqueteos con Givenchy, la competencia con Dior, el "puñal" de su apreciada Chanel, el ocaso ante el potente Yves Saint Laurent... Nombres y mitos se entrecruzan. Ningún amante de la moda debería pasar por alto esta narración que documenta la evolución y la extinción de un modo de vestir y de vivir.

Un páramo de sofisticación y belleza en poco más de cuatro horas, mientras repensamos la noción de alta costura aplicado al servicio de las clases dominantes.

Con una excelente recreación de época, la historia refuerza esa idea de hombre bajo una coraza, enigmático y nacido para complacer a cierto estrato. Tal vez sea un objetivo de los guionistas, o tal vez un defecto: a Cristóbal, el rey de la disciplina, se lo siente un personaje distante, a veces sin profundidad emocional.

# Tiene una gran estética, pero es un producto sin riesgo.

El caballero al que Chanel definió como verdadero costurero ("los demás sólo somos diseñadores de moda"), el mismo que se resistía a la "vulgarización del mundo" nos dejó en 1972 sin imaginar en lo que podía convertirse esa firma fundada en 1919. Se esfumó del mercado bajo su propia ley, preso de su visión: si la alta costura moría bajo las garras del prêt-à-porter, ya nada tenía él por hacer.

La irrupción del mercado de las copias ilegales, el reinado del poliéster y la confección en serie destruyeron un universo, pero no pudieron con una idea poética: "El aire entre el cuerpo y el vestido". Balenciaga no supo acoplarse a un nuevo paradigma y, sin embargo, no se extinguió, resucita como concepto. Esta historia le hace justicia.

# Series para ver en la semana

# El sabor del silencio

DESDE ELJUEVES POR FLOW

La serie creada por Martín Kweller y Mariano Hueter está protagonizada por Gonzalo Heredia y Violeta Urtizberea y cuenta con un elenco conformado por Luciano Castro, Cesar Bordón, Juan Leyrado, Cande Molfese, Valentina Bassi, Agustin Sullivan y Sebastián Presta. Son ocho episodios de 30 minutos en los que se cuenta la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen que lo conectará con su oscuridad.



El sabor... Con Gonzalo Heredia.

# Nuestro mundo lleno de vida

DESDE EL MIÉRCOLES EN NETFLIX

La inteligencia y el ingenio de los seres vivos son los ejes centrales de la serie sobre la naturaleza. Narrada por Cate Blanchett, ganadora de dos Oscar y cuatro Globos de Oro, entre otros galardones.

# Las variaciones Grimm

DESDE EL MIÉRCOLES EN NETFLIX

Serie de animación inspirada en los cuentos clásicos de los hermanos Grimm. La antología presenta seis cuentos de hadas con un costado siniestro.

# Sierra Madre: prohibido pasar DESDEEL DOMINGO EN EL ON DEMAND DE FLOW

PARA CLIENTES DE MAX.

Una familia de alcurnia es la protagonista de la serie mexicana, con guion de Diego Enrique Osorno, Gabriel Nuncio y Josh Candia.

## The Walking Dead: The Ones Who Live

DESDE HOY POR AMC. TAMBIÉN EN FLOW.

Luego de la conclusión de la serie original "The Walking Dead" llega la historia de amor entre Rick y Michonne, que se enfrentarán a un mundo en constante cambio.

# Danza

# Extraordinario doble programa del Ballet Contemporáneo del San Martín

Por primera vez, la compañía actúa en el Teatro Regio, de Chacarita. Presenta "Los gestos de la sal" y "El eco de las manos", dos atractivas piezas.

# Ballet del San Martín

....

Excelente

Programa: Los gestos de la sal, de Teresa Duggan, y El eco de las manos, de Nicolás Berrueta. Directores: Andrea Chinetti y Diego Poblete. Teatro: Regio (Córdoba 6056). Jueves a domingos a las 20.

#### **Laura Falcoff**

lfalcoff@clarin.com

El Ballet Contemporáneo del San Martín -que codirigen Andrea Chinetti y Diego Poblete-inauguró su temporada en un lugar inhabitual: es la primera vez que esta gran compañía se presenta en el hermoso Teatro Regio, ubicado en el límite entre los barrios de Chacarita. Colegiales y Palermo.

A esta sala llega público de muchas zonas de la ciudad, pero tiene también una identidad barrial, es decir, es un teatro que pertenece de algún modo a la gente que vive en su cercanía.

# Son obras muy diferentes en su estética y lenguaje.

Bienvenido sea que el Ballet Contemporáneo del San Martín tenga un espacio en otra sala del Complejo Teatral de Buenos Aires, lo que no significa, por supuesto, renunciar a su ámbito natural: el amplio y maravilloso escenario de la sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

El programa estuvo compuesto por Los gestos de la sal, de Teresa Duggan, y El eco de las manos, de Nicolás Berrueta, obras muy diferentes en su estética, su lenguaje y los mundos que presentan.

Los gestos de la sal se basa en un cuento de la escritora argentina Alejandra Kamiya, que a su vez se había inspirado en un documental de la década del '50 donde se registra, en unas salinas de Venezuela, el pasaje de la extracción artesanal a la explotación industrial.

Duggan trasladó el relato al noroeste argentino y lo puntuó con las etapas que van atravesando un hombre y una mujer que se enamoran, unas rosas que aparecen un poco mágicamente y la llegada de la hijita de la pareja.



Los gestos de la sal. La obra de Teresa Duggan está inspirada en un cuento de Alejandra Kamiya.

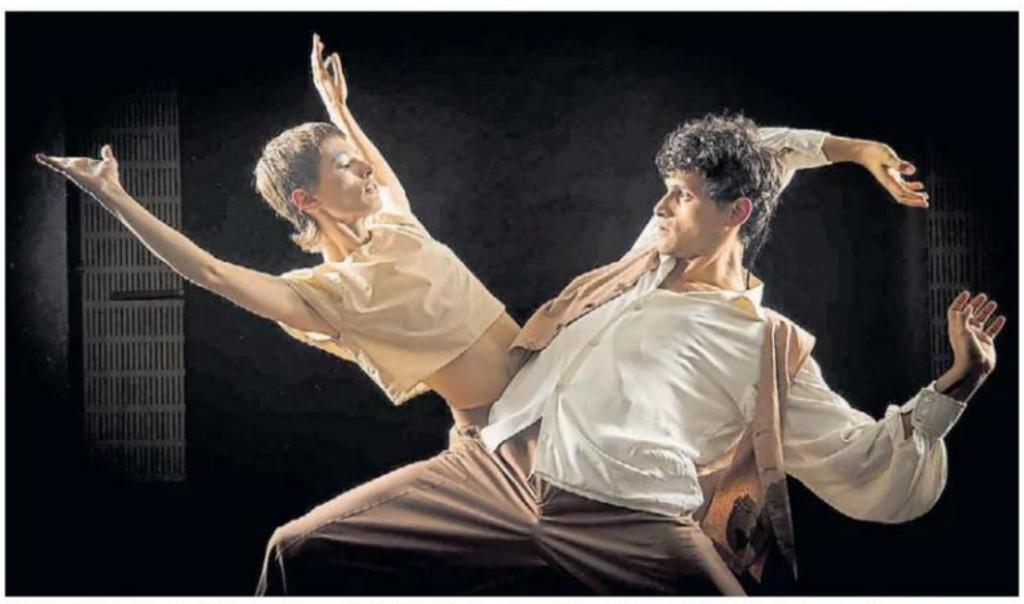

El eco de las manos. Se lucen Manuela Suárez Poch y Juan Camargo, un intérprete fenomenal.

en la obra, entre estos últimos una gran luna que sube y baja varias veces desde lo alto del escenario o una ventana que se usa de una manera fugaz.

Para quien no conozca anticipadamente el cuento original o al menos el desarrollo de la historia, puede no resultarle fácil desentrañar quiénes son o en todo caso, qué les ocurre a algunos de los personajes: por ejemplo, los muchachos que entran y salen, a veces con ramas en las manos, a veces un poco ocultos, a veces como simples trabaja-

Igualmente no es fácil compren-

con fabulosos vestidos rojos, o las dos muchachas de blanco que también aparecen intermitentemente. Seguramente cada espectador creará su propia historia.

Más claro es el devenir de la relación de los enamorados, Atanasio y Petra, para el que la coreógrafa eligió un tono de inocencia. Como también tiene un marco de inocencia el final, con el trabajo de parto y el nacimiento de una niñita que se llamará Rosa.

Muy sugestiva es la escena de la novia y sus amigas, unidas por hilos casi imperceptibles, e igualmente atractivos los cuadros de una zamba, esbozos de un carnavalito; las danzas populares genuinas, sin duda, siempre tienen un eco bienhechor en quien las observa.

La voz de la propia Kamiya aparece en algunos momentos, leyendo pasajes de su cuento. Lamentablemente no siempre pueden captarse bien sus palabras porque quedan en un segundo plano respecto de la música, creada especialmente por Gingo Ohno.

# Una bienvenida sorpresa

En la segunda parte del programa, una gran sorpresa: la obra de Nico-Hay varios personajes y objetos der qué representan dos mujeres evocación folclórica: el inicio de lás Berrueta, joven coreógrafo que ra potencia de la danza. ■

desarrolló su carrera fundamentalmente como intérprete y que hace no demasiado tiempo se volcó a la creación.

Sobre El eco de las manos había anticipado-palabras más, palabras menos-que se refería a cómo el camino de cualquier persona puede ser modificado a partir de un simple toque: "A veces la vida nos acaricia, a veces nos golpea; a veces nuestros cuerpos y nuestras emociones se abren o se bloquean".

Un punto de partida, si se quiere, un poco abstracto: ¿cómo transformar en danza esas ideas? Sin embargo, Berrueta lo logra muy plenamente, con la colaboración de Claudio Martini en el guion. Martini creó, además, la hermosa música que acompaña la obra.

Nicolás Berrueta juega con los elementos con los que construyó su obra y aquí cabe bien comentar algunas acepciones del término "juego". Por ejemplo, jugar a las escondidas como una actividad infantil regida por el azar y unas pocas reglas básicas (buscar a quien está oculto, contar hasta cien); o jugar al póker, regido también tanto por el azar como por reglas estrictas, aunque estas son muy serias (raramente alguien se ríe en una partida de póker).

Pero volviendo al cauce de El eco de sus manos, Berrueta jugó con los elementos básicos de la danza: el espacio, el tiempo, la energía. Tan pronto el escenario está enteramente ocupado por los doce bailarines, como va recortándose el solo de un intérprete de "la masa", o

# "El eco de las manos" no cuenta una historia, pero es muy potente.

se concentra en la secuencia de una pareja, o se suceden tres dúos en rincones inesperados del escenario.

En el ordenamiento muy preciso de estos acontecimientos hay una mano del coreógrafo muy decidida y muy clara en sus resultados. Pero al mismo tiempo, la obra respira con mucha libertad, como si las "reglas" fueran inventándose a cada paso, aunque suene raro decirlo. No es que parezca que la obra se mueve por su libre albedrío-idea un poco absurda-, sino que es el coreógrafo el que logra este difícil equilibrio.

Extraordinario el trabajo de los doce bailarines, pero es imposible no destacar a Juan Camargo, intérprete fenomenal en todos los aspectos y una suerte de eje de la obra, y a Manuela Suárez Poch, con la que Camargo comparte varios dúos.

El eco de las manos no cuenta una historia, ni lineal ni no lineal. Pero en su devenir las emociones afloran y es allí donde reside la pu-

# Cultura

Bruno Racine y Chiara Parisi se refieren al espacio que montaron en la cárcel de mujeres de la Giudecca, que se abre mañana para la crítica e invitados y el sábado se inaugura para el público.

# Los curadores revelan detalles del esperado pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia



Matilde Sánchez

msanchez@clarin.com

randes intrigas rodean la apertura del pabellón del Vaticano en la Bienal de Arte de Venecia, la cita del arte internacional más abarcativa, variopinta y estelarizada del mundo. La iniciativa de la Santa Sede sorprendió, al conocerse con apenas dos meses de anticipación, sobre todo en el marco de una Bienal enfocada en el concepto de Tercer Mundo, que se calcula muy politizada. Su lema es "Extranjeros por todas partes" (Stranieri Ovunque).

El "Padiglione" de Francisco tendrá una preinauguración mañana -para la crítica e invitados especiales, recibidos en pequeñas comitivas-y se inaugurará para el público general el sábado. Se desplegará en la cárcel de mujeres de la Giudecca, y no en los espacios expositivos clásicos, Arsenales y Jardines.

La Giudecca es esa isla de enfrente, extendida todo a lo largo de la isla principal y tan delgada que en su origen fue llamada Spinalonga. Es un barrio de población veneciana y aloja tanto el palazzo de la colección Peggy Guggenheim como las cárceles desde fines del siglo XVIII, cuando cerraron los tétricos sótanos llamados Piombi (los Plomos del Palacio Ducal), de los que famosamente escapó Giacomo Casanova.

Hay disenso sobre el origen de su nombre actual, Giudecca, aunque se la asocia a la colectividad judía -judei-, muy añeja en Venecia, la ciudad que inspiró a Shakespeare para su mercader avaricioso y donde se estableció el primer guetto judío, en 1516 (no localizado aquí sino en Cannaregio), y se acuñó la palabra -getate, fundir metal; allí se encontraban las fábricas de bombardas.

Aunque hoy el Vaticano da por sabido que no cuenta con un espacio propio en la Biennale, siempre se dijo que Arabia Saudita le alquilaba el pabellón nacional, en los Arsenales, de hecho, lindero del espacio argentino. En su conferencia de hace un mes, el cardenal portu-

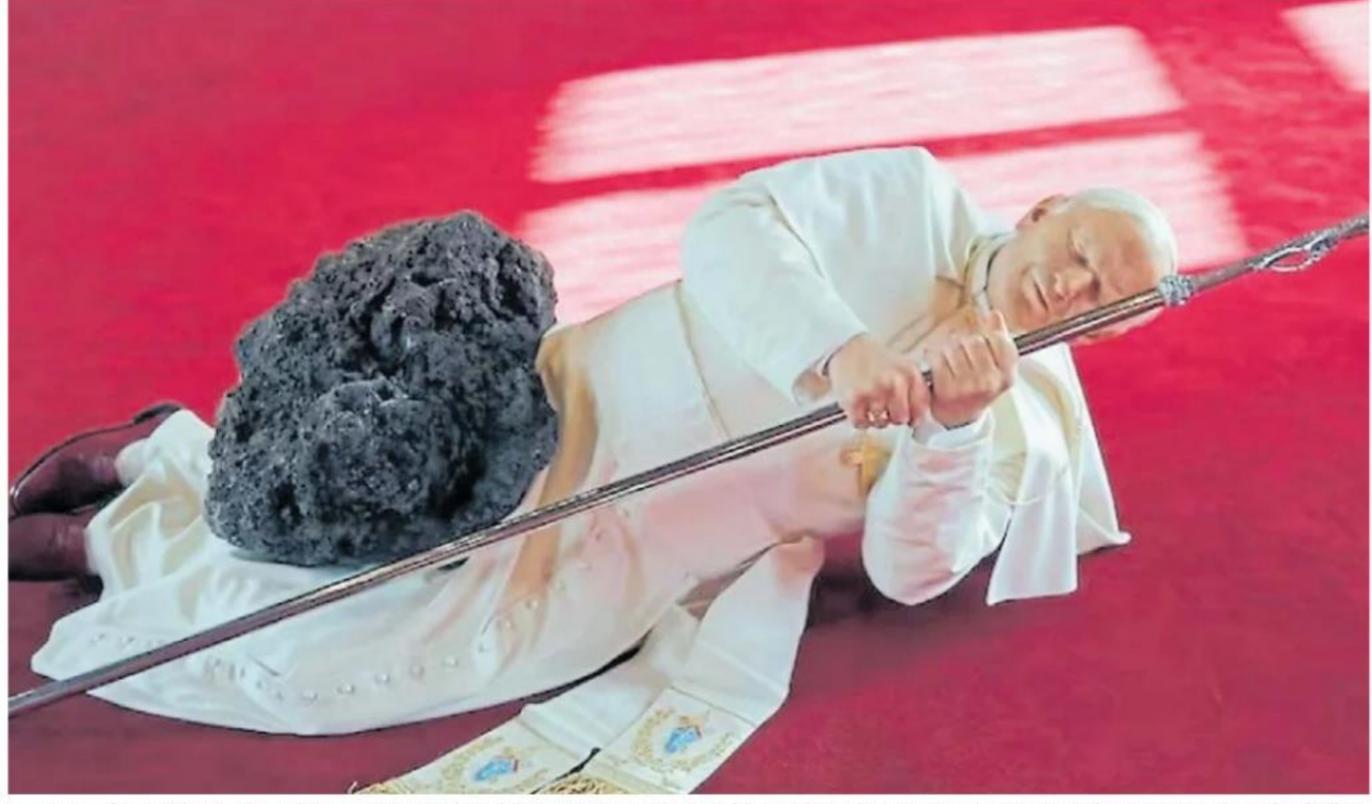

La novena hora. Obra satírica de Maurizio Cattelan, del año 2000, con Juan Pablo II aplastado por un meteorito. Cattelan participará en el pabellón.

al frente del Dicasterio papal para la Cultura y la Educación, contaba que la exposición desplegará una puesta multimedia que contiene instalaciones, cine y arte plástico, concebida con una fuerte interacción con el público y las reclusas. Francisco visitará el "Padiglione" el domingo 28.

Con curaduría de Bruno Racine y Chiara Parisi, la muestra se titula Con mis ojos y contará con obras de los artistas Maurizio Cattelan, Bintou Dembélé, Marco Perego & Zoe Saldana, Claire Tabouret, Simone Fattal, Sonia Gómez, Claire Fontaine y Corita Kent, todos ellos vivos y activos, excepto esta última. También participará de un conversatorio el suizo Hans Ulrich Obrist, uno de los curadores más influyentes del mundo.

Una palabra sobre Maurizio Cattelan; su elección concita todas las especulaciones, por su independencia anticlerical. Y de hecho. muchas de sus obras hoy parecen haber anticipado los códigos y síntesis del meme, la expresión más actual y extendida de la sátira. En 2000 presentó en la Royal Academy de Londres La novena hora, una esgués José Tolentino de Mendonca, cultura satírica en la que el papa

Juan Pablo II es aplastado por un meteorito: la obra fue censurada en Polonia.

El cardenal Tolentino sorteó el aprieto con una paradoja argumental: "el iconoclasta reconstruye el ícono", y no le falta razón: canon, al igual que herejía, son palabras del campo eclesiástico.

Cattelan también hizo un Hitler de rodillas y en oración, y a una jovencita crucificada en una pared con cinta aislante. También participó en Art Basel Cities, en Buenos Aires, con un concurso para un cementerio imaginario de los desaparecidos de la dictadura.

Con los curadores Racine y Parisi intercambiamos un extenso co-

-Han pasado muchos años de la



El papa Francisco les dejó plena libertad a los curadores y no participó en el diseño del pabellón". B. Racine

visita de un papa a la Bienal de Venecia; el último fue Benedicto XVI en 2011. ¿Qué motiva esta urgencia de Francisco por estar presente esta vez?

Bruno Racine: -La Santa Sede participó por primera vez en la Bienal de Venecia en 2013, así que el papa Francisco será el primer Pontífice que visite un pabellón de la Santa Sede. Esto hace que su visita sea muy especial, de hecho irrepetible.

-¿Ocupar la prisión de mujeres

fue iniciativa de Francisco, de los curadores o del Discasterio, en diálogo entre Tolentino y el papa? Bruno Racine: -La elección de la prisión fue hecha por los curadores y el cardenal José Tolentino de Mendonça, y luego aprobada por el papa. Dado que el Vaticano no cuenta con una escena artística propia, el lugar en sí tenía que transmitir un mensaje. El papa Francisco insiste en la necesidad de atender a las personas aisladas de la sociedad. Por eso, la instalación del pabellón en una cárcel es-

- En ocasiones, el papa ha tenido iniciativas y fijado sus posiciones en temas de arte, desde una pers-

tá en perfecta consonancia con es-

te mensaje.

pectiva evangelizadora. Creó un jardín de esculturas en el Vaticano, de imaginería católica. ¿Cómo ha sido esta vez?

Bruno Racine: -El papa Francisco dejó plena libertad a los curadores y al Dicasterio y no participó activamente en la concepción y el diseño de la propuesta para el pabellón de la Santa Sede.

## -Ocho artistas participan de Con mis ojos; ¿qué relato unirá las obras?

Chiara Parisi: -Todos los proyectos ponen de relieve la importancia de la colaboración y la constatación de que nuestra percepción es limitada. Ver más, observar lo que antes pasábamos por alto, puede ser la clave. Cada uno de nosotros tiene una visión única, influida por su propia posición; compartiendo estas perspectivas, sin tratar de imponer las nuestras, podemos ampliar nuestro horizonte. Ningún grupo puede afrontar por sí solo retos tan vastos como la libertad; sólo uniendo nuestras fuerzas podremos superarlos. Esta es la base sobre la que se asientan todos los proyectos.

-¿Qué los llevó a Cattelan, quien siempre ha enarbolado su auto-

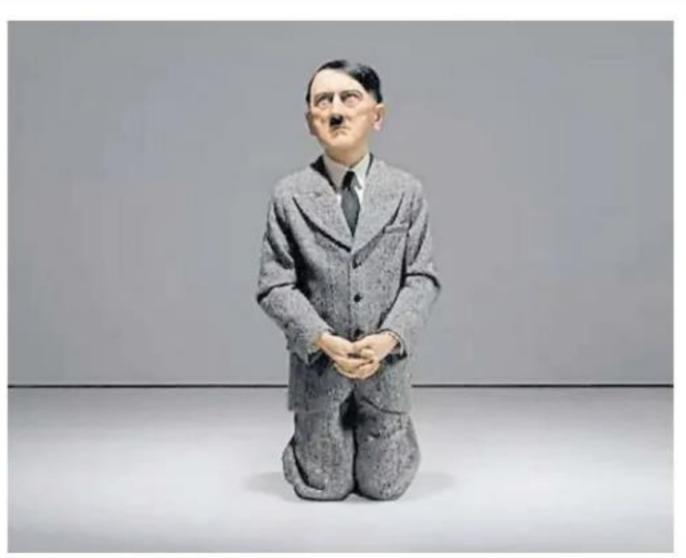

Él. Otra provocativa obra de Cattelan, con Hitler hincado rezando.



Curadora. Chiara Parisi.



Curador. Bruno Racine.

#### nomía?

Bruno Racine: -El arte no puede subordinarse ni instrumentalizar-se. El diálogo entre arte y religión debe tener en cuenta ciertos riesgos. Pero la fe también puede cuestionar nuestras creencias o prejuicios. Cattelan es un artista de gran profundidad, que nos invita a mirar más allá de la superficie. Su poderosa contribución al Pabellón significa precisamente eso.

Chiara Parisi: - Maurizio Cattelan

es fundamental por su combinación única de ingenio artístico y profundidad filosófica. Reconocido no sólo como artista sino también como filósofo que siente todo intensa e inmediatamente, la obra de Cattelan explora también cuestiones de prejuicios. Sus creaciones desafían las percepciones de los visitantes, ampliando los límites entre el arte y las normas sociales. Al presentar la obra de Cattelan, invitamos a los visitantes a experimentar un arte que no sólo atrapa visualmente, sino que también provoca una reflexión y un diálogo profundos.

-¿A quién refiere el título de la exposición: a los ojos de las detenidas, a los ojos de Francisco? ¿Y qué relación guarda la ubicación de la Giudecca con "Extranjeros por todas partes", el lema general del curador general de la Biennale, el brasileño Adriano Pedrosa? Racine: -Entrar en una prisión es como cruzar una frontera. Cada visitante tendrá que dejar su teléfono móvil para poder entrar, y la visita al pabellón se realizará también con la ayuda y participación de los reclusos. El proyecto invita a salir del propio punto de vista para acceder a la mirada del otro, ya sean los artistas, los internos o los propios visitantes, en una relación y experiencia directa y profunda.

-El sistema carcelario, sus fallas y límites, es uno de los debates más acuciantes y politizados en Latinoamérica. ¿Cómo influyó esto en su concepción de la exposición?

Bruno Racine: -No se trata sólo de un tema y una cuestión locales, sino que todos los países se enfrentan a ellos. Es precisamente con la intención y compartiendo el objetivo de una reconstrucción personal por parte de quienes se encuentran en estado de detención como se concibió este pabellón.

-Por tratarse de una cárcel de mujeres, y dado que las monjas siguen sin acceder a los atribuciones del clero masculino, ¿qué lectura contempla de las instancias actuales del feminismo?

Chiara Parisi: -En la cárcel, uno se enfrenta a las profundas injusticias y desigualdades que persisten en la sociedad. El feminismo, en este contexto, invita a una exploración crítica de las raíces de la injusticia y la exclusión, suscitando una reflexión sobre la libertad, la identidad y la resistencia. El arte debe entenderse como un espacio para la acción y el diálogo, que conduzca a una profunda reflexión sobre las formas en que las sociedades pueden reconocer y abordar las raíces de la desigualdad, promoviendo el cambio y renovando los principios de justicia e igualdad para todos.

# LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365









-10%

EN TODA LA TIENDA ONLINE TODOS LOS DÍAS.
Con ambas tarjetas.

-20%

EN MEDICAMENTOS CON 365 PLUS.

Todos los días.

ClarinX

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DESDE EL 14/07/2021 HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

# Televisión

# Iván de Pineda sigue ganando la pelea de los sábados contra Mirtha

Su "Escape perfecto" (Telefe) tuvo un promedio de 10,3 puntos y duplicó a "La noche de Mirtha" (El Trece).



Mesaza. Emiliano Pinsón, Carola Reyna, Oscar y Mariano Martínez y Freddy Villarreal cenaron con la diva.

La televisión de los sábados sigue sin levantar cabeza, pero al menos esta vez un programa pudo superar los 10 puntos de rating, cifra que hacía meses no se conseguía el primer día del fin de semana. La pelea de fondo sigue siendo, en el horario central el versus entre Mirtha Legrand e Iván de Pineda.

Lo más visto resultó el ciclo de entretenimiento del ex modelo, Escape perfecto (edición famosos), por Telefe, con un promedio de 10,3 puntos. Con un puñado de famosos de un lado y otro de la jaula de premios, el programa se despegó del pelotón que lo secundaba.

El segundo lugar de la tabla del cinco primeros fue para el programa de Marley, Por el mundo (fragmentos de viajes ya vistos en otras temporadas), con un promedio de 6,2 puntos, delante de Los Simpson, que consiguió 5,7 puntos.

Recién en el cuarto puesto apareció lo más visto de El Trece, la película Dolittle, con 5,6. Y cerró la tabla un filme de Telefe, Hombres de negro, con 5,4.

La noche de Mirtha, por El Trece, no pudo entrar entre los cinco más vistos del día, pero sí en el podio del canal.

Tuvo como invitados a los actores Oscar Martínez, Carola Reyna, Mariano Martínez y Freddy Villarreal, junto con el periodista Emiliano Pinsón, que padece Parkinson. La Chiqui promedió 4,6 puntos, menos de la mitad que su competidor directo. Pero pudo mejorar su marca anterior: subió 3 décimas.

#### Los otros canales

Sin demasiadas sorpresas, los podios de los otros canales quedaron así: Spiderman de regreso a casa, con 5,2, delante de Mirtha, fue lo segundo más visto de El Trece.

En América, arriba de todo se posicionó América noticias, con 2 puntos: Pasión de sábado con 1.7 y Secretos verdaderos con 1,6. En El Nueve ganó Implacables, con 2,3, seguido por **70 20 hoy**, con 1,9 y Vivo para vos, con 1,5.

La TV Pública, con repeticiones y mínima programación en vivo, logró recuperar el quinto puesto (se lo había sacado temporalmente NET), con Festival país (0,8), la ficción La chica que limpia y Tango, pasión argentina, ambos con 0,5.

El podio de NET: la película Amenaza en el mar con 0,6 y el empate entre el filme Obligado a pelear y el informativo de archivo Editando tele XL, con 0,4. En Bravo, todos los programas se instalaron en 0.

## Los promedios generales

La pelea general entre los canales quedó así: Telefe quedó primero, con 6,5; El Trece fue segundo, con 4,3; tercero América, con 1,7; luego el El Nueve, con 1,4; la TV Pública, con 0,4, Net con 0,3 y Bravo con 0.

Al cierre de esta edición se estaba desarrollando una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe), con siete nominados y el voto positivo de la gente. La expectativa al tener a Furia nuevamente en placa hacía que el minuto a minuto volviera a vibrar, tal como ocurrió el domingo 7.■

# Horóscopo

#### ARIES

Siga la marcha y evite insistir sobre temas conflictivos. Decisiones ajenas pueden modificar la realidad, piensa con calma.

#### TAURO

Una pauta diferente en las relaciones afectivas es la ocasión para el encuentro. Se anima a modificar su estilo de comunicación.

#### **GÉMINIS**

Afirme sus ideas y procure un cambio de actitud en la vida social. Observa el campo de acción para alcanzar objetivos novedosos.

#### CÁNCER

No pierda el ritmo, promesas cumplidas traen alivio a su día. La actividad constante es fundamental para alcanzar sus metas.

#### LEO

Ideas que se ponen en marcha, usa la diplomacia. Llega a los resultados buscados, confíe en su capacidad para generar contactos.

#### VIRGO

Encuentra comprensión y disipa dudas, es un momento de reflexión. Busque matices de equilibrio en sus relaciones laborales.

# LIBRA

Explicite sus pretensiones y mejorarán los resultados. Pone el acento en prioridades y genera respuestas con definiciones.

# **ESCORPIO**

Buen momento para diferenciar sus ideas de las del grupo. Crea nuevas oportunidades a su alrededor, el presente lo incentiva.

# SAGITARIO

Pone a prueba su intuición para seguir un camino diferente. Le hace frente a la realidad con nuevas ideas, tiempo de reflexionar

# **CAPRICORNIO**

Se afirman los lazos laborales con convicción y confianza. Suma iniciativas, ocasión para una reconciliación sin condiciones.

# ACUARIO

Gana prestigio en las actividades que desarrolla. Enfréntese a desafíos sin alejarse de sus convicciones, resurgen ideales.

# PISCIS

Diferentes intereses se ponen en juego, hágales un lugar. Comienza nuevos proyectos y se asegura que los planes sean adecuados.

# Telones y pantallas

# ¿Se estirará hoy el récord en "Los 8 escalones"?

El viernes fue una jornada histórica para Los 8 escalones de los 3 millones (El Trece). Es que una participante rompió el récord absoluto y luego de ganar en seis programas consecutivos, ya lleva acumulados 18 millones de pesos. Y esta noche va por más: desde las 21.45, intentará sumar tres millones más y llegar a los 21 millones.

Josefina, que es profesora de arte, se convirtió en la mayor ganadora, en cuanto a suma de dinero, en la historia del programa que conduce Guido Kaczka.

Días atrás, cuando Josefina competía por los 9 millones, en su tercera participación en el programa, Guido le había preguntado qué haría si ganaba ese monto. "Me gustaría ir a visitar a mi hermana, que de Ciencias Políticas. ■



Campeona. Josefina, profesora.

está en Estados Unidos; quería colaborar también con el comedor Barrancas de Belgrano", dijo ella.

Pasados los programas y con el éxito en sus resultados, el jueves pasado Josefina igualó el récord de 15 millones que hasta el momento tenía Santiago Simari, estudiante

# Los Fundamentalistas vuelven a La Plata

A casi dos años del frustrado show en el estadio Único de La Plata por decisión del municipio, la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado volverá a tocar en la capital bonaernese, donde llenó el predio en 2021 y se quedó con las ganas en 2022.

El anuncio fue hecho por el propio Indio Solari en sus redes sociales. Dijo: "Seré heraldo de buenas noticias" y dio los datos dela nueva "misa" de su grupo: "Sábado 8 de junio, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata".

También publicó cómo se podrán comprar las entradas: "Primera preventa de entradas (por tiempo limitado) a partir del guna manera? ■

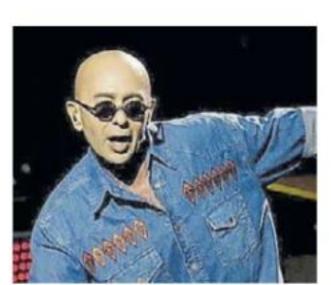

Indio. Solari anunció la fecha.

miércoles a las 18 en tuentrada.com". A las 17 se abrirán las puertas del estadio y a las 20.30 empezará el show. Los precios cabecera, 22 mil pesos; campo, 26 mil pesos; platea, 31 mil pesos.

El Indio no canta debido al Parkinson, pero ¿aparecerá de al-

**Clarin** 

# Clasificados

# Inmuebles

clasificados.clarin.com

INDICE DE RUBROS

| EPTOS D       | 1 ALQ. |
|---------------|--------|
| ZONA          | ) D    |
| CABALLITO     |        |
| FLORES        |        |
| P. CENTENARIO |        |
| P. CHACABUCO  |        |
| VILLA CRESPO  |        |



ALQUILER

DEPARTAMENTOS

# Clarín Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

V.CRESPO 2amb c/balcon Excelent estado \$400.000 + exp c/Recib SIdo E.De Israel al 4400 - 11-19hs FB 11-3073-4544 / 4383-4032

| FR | 11-30/3-4544 / | 4383-4032 |
|----|----------------|-----------|
| Z  | ZONA           | ) E       |
|    | ABASTO         |           |
|    | ALMAGRO        |           |
| E  | BALVANERA      |           |

ONCE



**OFRECIDO ALQUILER** 

BOEDO

DEPARTAMENTOS

BOEDO 2amb exc est lumin Dueña exp \$17Mil Av. Indep 1541802609

**AVISO LUPA** 

La tipografía tiene un cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este



ZONA CENTRO

**CENTRO SUR** 

CONGRESO

MICROCENTRO

TRIBUNALES



**OFRECIDO** ALQUILER

ZD

DEPARTAMENTO

MICROCTRO 2amb Lumin Buen estado \$400.000 + exp c/Recib SIdo M.T de Alvear al 900 - 11-19 hs FB 11-3073-4544 / 4383-4032

**OFRECIDO ALQUILER** 

**R09** 

CARNICERIA y VERDULERIA Alquiler Arregui 4664 CABA 1141896353



**AUTOMOTOR** 

**R15** 

**AUTOMOVILES** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

HONDA

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com

# **5** Empleos

clasificados.clarin.com

**ADMINISTRACION** 24 PEDIDO

**EMPLEADOS** 

PEDIDO

CAJERA Fiambrera y Repositor con Exp Arregui 4664 Cap1141896353

CAJERO ADICIONISTA para restaurante con experiencia. Enviar CV a: postulacioncafeterias@gmail.com

EMPLEADOS, VENDEDORES YOTROS

PEDIDO

EMPLEADO p/venta casa repuestos de autos. Z/Merlo. 11-3033-0338

VENDEDOR /A TECNICO strech, film, bolsas, packaging c/exp comproba-ble. CV a rrhh@easyflexsa.com.ar

**PROFESIONALES** 

PEDIDO

ENFERMERA Profes Titul/Matricula zona/CABA 15-4064-7719

**R33** 

ESTUDIANTES, **PASANTÍAS Y BECAS** 

PEDIDO

ESTUDIANTE ingenieria, MMO, CAD, Office, informática, sueldo pretend, 1/2 y jornada compl CV c/foto a: recursos.cv.acer@gmail.com

PERSONAL AUXILIAR **DE CASAS Y OTROS** 

**PEDIDO** 

MUCAMA con cama para casa de familia en Palermo. Hay otras mu-Sueldo en blanco: \$260.000. Presentarse Lunes 15 a Viernes 19 en Castex 3275, 9-12hs o 16-19hs o enviar CV a (54 9 11) 4938-0487

**R36** 

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

AYUDANTE de reparto c/registro p/carg y licencia CNRT impresc. 30añ. viv zona. Pres Franklin 1364 Florida Oeste 9,30-12,30 Lun a Vie



Servicio Técnico con turnos

**11 26532903** (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

36 PEDIDO SERVICIOS

CHOFER taxi & remise spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

CHOFER Cabify Excelentes condi-Whatsapp Escrito al 1157997131

CHOFER CON AUTO (excluyente) para casa de flia, en Capital. Disponible de 3 días a 5 días a la semana. Presentarse Lunes 15 a Viernes 19 en Castex 3275, de 9-12hs o 16-19hs

Remis/Ejecutivo c/D1 dia-noche exc/pago solo choferes de capital 1166900476

CHOFER TAXI a cargo II5914-1051

CHOFER taxi a/cgo Dño 20753091

CHOFER Taxi de capital con experiencia viva Z/Oeste 1151395293

CHOFERES cat registro D para didi cabify uber 1124930222

**OFICIOSY OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

ALBANILES (10) OFIC. ESPECIALIZ. para Importante Obra - Pres Lunes d/8 a 12 hs en: Av Díaz Vélez 5433

AYUDANTE Pastelero competente y Facturero Pres Hoy y sig 10-14 hs Av Corrientes 5267 CABA

EMPLEADO Administrativo. Sexo Masculino. Lunes a Viernes de 7 a 12 y 13 a 17hs. Villa Maipú, San Martin. Enviar CV con foto y pretensiones a info@fortexadhesivos.com

ENCARGADA 8 hs turno tarde palermo enviar cv a mkcasrl@gmail.com

MAESTRO PANADERO \* Con refer. Pres. 8-13hs. PIEDRAS 435 CABA

OFICIAL Carpintero de banco con experiencia. 11-5113-0417 OFICIAL cerramentero - vidriero. Zo-

na Recoleta. 11-3261-9410 OFICIAL ESPECIALIZADO, solida exp en revoque y mamposteria. Contratación registrada, remun p/mes 290 a 350. Resida en Hurlingham o aledaños, hasta 45 años. CV al martaguardia 72@gmail.com a al WSP 1132397131

PANADERO Hornero p/Panificadora Pres Quintana 2365 L.del Mirador

REPOSITOR Belaustegui 530 Cap

Cia.Industrial Cervecera S.A

# Llama a su personal de temporada

Inicio de temporada: 20-05-2024 Fin de temporada 30-11-2024

Presentarse en: Eduardo Comesaña 4071 Ciudadela

SERENO Conserj p/hotel jubilado/A Pres L a V 10 a 14 hs Bogotá 2858 CABA hotelsantacruz@gmail.com

SERVICIOS

37 PEDIDO

SEÑORITA Masjista Bna presencia 21 a 30añ Z/Norte 15-2689-1726 SEÑORITA z/Floresta 1171296977

37 PEDIDO SERVICIOS

SOLDADOR c/experiencia en balancin para muebles metálicos. Z/San Martin, a 3 cuad est Lourdes. CV a ventas@imvargentina.com.ar

VERDULERO para super Juramento 4940 Cap V.Urq 116146-4454

**INCORPORAMOS** VIGILADORES

MASCULINOS ★ EDAD 22 a 55 AÑOS

**★ INCORPORACIÓN INMEDIATA** 

**★ PAGO POR BANCO** 

**BUENOS AIRES** C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

CIUDAD AUTONOMA DE

ORTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR PACHECO - DON TORCUATO

CON O SIN ANALÍTICO

Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs.

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

\$\infty\$11-3632-1320 | cvsvigilancia@gmail.com



clasificados.clarin.com

CONSTR.Y REFAC. 41 OFREC.

R41 CONSTRUCCIÓN **Y MANTENIMIENTO** 

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

> **iENCONTRÁ** EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, O HIPOTECA **QUE BUSCÁS!**

**RUBRO 14** 

SEGURIDAD YLIMPIEZA

CHICA p/limp xh c/c 1176449915

PROFESIONALES Y R44 **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499

**R47** SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

SENORA Sofia 42añ 1161158466

SEÑORA 51 Mataderos 1150196748

ASTROLOGÍA Y TAROT,

**R55** TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 4701-2527

## **ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto Daños Sanaciones. Discreción

№ 011-6450-2473



**CONTACTOS** 

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS San La Muerte Silvia



Cómo publicar en Clarín Clasificados

# RECEPTORIAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

# CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Tarjeta de crédito o transferencia 0810.222.8476

Medios de pago:

# **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com



Clasificados CLARIN - LUNES 15 DE ABRIL DE 2024



clasificados.clarin.com

60 OFREC. HOT CHAT

**HOT CHAT** 

SRA de 54 y 65 Busca SEÑOR para RELACIÓN INFORMAL \* 4326-3165 \*\*\* WWW.CIELVINCULOS.COM \*\*\*

60 OFREC. HOT CHAT

# Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

mentación correspondiente al punto



CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS. PAGOS DE DIVIDENDOS,

**AVISOS AL COMERCIO** 

#### CONVOCATORIAS

CONVÓCASE a los señores accionistas de SEGURO DE DEPÓSITOS S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-RIA para el día 8 de mayo de 2024, a las 11:00 horas, reunión que se realizara en la sede socia sita en la calle San Martin Nº 344, Piso 12º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso que los accionistas no pudieran concumir al acto en forma presencial, deberán comunicarlo a la casilla de correo electrónico asamblea@sedesa.com.ar con una antelación no menor a tres días hábiles, a fin de enviar a los mismos a la dirección de correo electrónico que informen, la invitación a participar del acto de modo virtual, a través de la plataforma informática Teams, conforme la previsión incorporada en el Artículo Decimoquinto del Estatuto Social de la Sociedad. La Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario indicados, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. De-signación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2. Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550 por el Ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre de 2023 de SEDESA. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 4. Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de los Estados Contables Fiduciarios del Fondo de Garantía de los Depósitos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023, 5. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 6. Retribución de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 7. Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023. La docuCONVOCATORIAS

75 OFREC.

2 (Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de SEDESA al 31 de Diciembre de 2023 e Informe de la Comisión Fiscalizadora) y al punto 4 (Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de los Estados Contables Fiduciarios del Fondo de Garantía de los Depósitos al 31 de Diciembre de 2023 e informe de la Comisión Fiscalizadora), se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social, San Martín 344, Piso 12º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días hábiles de 11 a 16 hs. y será remitida por correo electrónico a quien lo solicite a la casilla asamblea@sedesa.com.ar. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada hasta el 6 de mayo de 2024 inclusive, en el horario de 10 a 18 horas, de conformidad con el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con indicación del nombre, apellido y copia escaneada del documento de identidad de los representantes intervinientes. Se hace saber a los accionistas que la Asamblea se celebrará en forma presencial en la sede social y que para el caso de participar de la misma en forma virtual a través de la plataforma informática Teams, los datos de identificación para acceder a la reunión como así también la contraseña requerida, serán comunicados a los accionistas desde la dirección asamblea@ sedesa.com.ar a partir de la comunicación de asistencia a cursar por los mismos. El que suscribe, lo ha-ce en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Nº 31 de fecha 28 de junio de 2023, Acta de Di-rectorio Nº 853 de fecha 28 de junio de 2023. Hugo Luis Secondini -

COVICIFA Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de abril de 2024 a las 15hs. en Triunvirato 5485 Piso 8 "A" CABA

PARTIDO FEDERAL PROV BS AS CONV CONVEN PROV 27 4 24 A 16 HS EN AV MAYO 962 1P CABA

75 OFREC. CONVOCATORIAS

#### CONVOCATORIAS

Red Link S.A.

Llamado a Asamblea General Ordinaria. Convócase a los Sres, accionistas de Red Link S.A. CUIT 33-62974985-9, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la sede social de la calle Bouchard 557 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 30 de abril de 2024 a las 10:00 hs en primera convocatoria, y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accio-nistas para firmar el Acta 2) Ratificación de lo actuado por el Directo-rio referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias conforme al Art 221 de la Ley General de Sociedades 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2023 4) Aprobación de la gestión del Directorio, del Comité Ejecutivo y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2023 5) Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2023 6) Destino de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2023 7) Tratamiento de las Reservas facultativas constituidas al 31/12/2023 8) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora 9) Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finali-zar el 31/12/2024 y 10) Enco-mendar y autorizar a los Doctores Guillermo Carlos Vasquievich DNI 24.220.514 y/o Elina Beatriz Man-zanera DNI 27.771.585 y/o María José Barrera DNI 29.985.123, para que en nombre y representación de la sociedad eleven a escritura pública la parte pertinente de la presente acta, y para que cumplan con los trámites correspondientes ante

75 OFREC. AVISOS AL COM.

#### AVISOS AL COMERCIO

EL PARTIDO BUENOS AIRES PRIME-RO - Distrito Buenos Aires - Informa que puede consultarse el balance 14 período 01/01/2023 a 31/12/2023 en www.electoral.gob.ar

**JUDICIALES** 

EDICTO El Juzgado Nacional de Pri-mera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Carmen Josefina FARIAS, Nº 93.654.244 de nacionali dad Venezolana y de ocupación Recepcionista, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier personal que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires, 10 de marzo de 2020.- N.Javier Salituri, secretario.

EDICTO Movimiento Avanzada Socialista en virtud del Art. 24 LEY 26.215 informa la publicación del Balance Ejercicio Económico Finalizado el 31.12.2023 en www.electoral.gob.ar

EL Juzgado Civil y Comercial Nº10 Secretaria Única del Departamento Judicial de Mar del Plata, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Pablo Aníbal GUÍ-LLAN. El presente edicto se publica-rá por un día en el Boletín Oficial y por un día en el Diario La Capital de esta ciudad y en unos de los diarios de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

76 OFREC. **EDICTOS** 

POR ORDEN DEL JUZGADO FEDE-

RAL DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del DR. EDUARDO PUIGDENGOLAS, Secretaria Civil a cargo del DR. DAMIAN BERNALES; en autos Nº 38435/2023 caratulados "MILESI GARCIA, GLORIA ISABEL c/ HOYOS IBAÑEZ, VICTOR S/CIVIL Y COMER-CIAL-VARIOS" a los efectos de NO-TIFICAR el traslado de la demanda al Sr. HOYOS VICTOR IBAÑEZ DNI Nº 92.108.091 de ignorado domicilio, los siguientes decretos fecha-dos 09/11/2023 y 19/03/2024, que en su parte pertinente dice: "-SAN RAFAEL, de octubre de 2023. A la presentación digital que se in-corpora, PROVEO: Por contestada la vista conferida. Conforme a lo dispuesto por el art. 5, inc. 1 y 332 del C.C.C.N., articulo 116 de la CN y Ley Nacional Nº 48, se declara la competencia de este Tribunal para entender en los presentes. Confor-me al objeto de la demanda interpuesta, se imprime al presente el trámite ORDINARIO (artículo 330, ss. y cc, C.P.C.C.N.). Del escrito de demanda, TRASLADO a la demandada por el término de QUINCE (15) DIAS"; "SAN RAFAEL, marzo de 2024. Atento al estado del proceso, razones invocadas y lo normado por los artículos 145 y 146 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y ORDENESE publicación edictal durante dos días consecutivos en el Boletin Oficial y en el Diario "CLARIN" emplazando a la demandada, HOYOS IBANEZ Victor, para que dentro de QUINCE (15) DIAS comparezca a tomar la intervención que le corresponde en este proceso."

"PONEMOS en su conocimiento que en la causa "ADECUA C/ COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALI-ZACIÓN S.A. Y OTRO S/ ORDINA-RIO" (Expte. Nº 23471/2010), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 7 Secretaria 13, se ha alcanzado un acuerdo por el cual se acordó que: a) Se reembolsará a los clientes y ex clientes personas humanas de COTO C.I.C.S.A., que fue-ron usuarios de la Tarjeta TCl duran-te el 1 de julio de 2007 y el 30 de abril de 2012 un importe equiva-lente al 70 % (setenta por ciento) de la diferencia entre el premio cobrado en concepto de Seguro de Vida e Incapacidad Total y Permanente sobre saldo deudor y la suma que resulte de aplicar el 2,45 x mil sobre las sumas aseguradas. Asimismo, a quienes fueron usuarios de la Tarjeta TCI durante el 1 de ju-lio de 2007 y el 31 de octubre de 2008 se les reembolsará el 70% de lo cobrado en concepto IVA sobre

les aplicará un interés conforme la Tasa Activa Banco Nación que publica el Colegio Público de Aboga-dos de la Capital Federal hasta la fecha de homologación firme del acuerdo. b) A los clientes activos en la actualidad, el reembolso se les realizará dentro de los 40 días corridos de la homologación firme del Acuerdo, mediante una nota de crédito en su resumen de cuenta y se les abonará la suma a restituir a la fecha de cierre del ciclo de facturación que corresponda. c) A los ex clientes respecto de los cuales se tenga conocimiento de su CBU o CVÚ, se les acreditará dentro del plazo de 45 días corridos en que quede firme la homologación del Acuerdo en la cuenta correspondiente. d) En el caso de ex clientes fallecidos, sus herederos podrán comunicarse a la casilla de correo electrónico tci@coto.com.ar acompañando declaratoria de herederos, DNI y datos de la cuenta bancaria abierta a nombre del expediente sucesorio. En caso de solicitar que las sumas se transfieran a una cuenta bancaria distinta a la cuenta judicial correspondiente a la sucesión, deberá acompañarse una conformidad firmada y certificada ante escribano de todos los herederos del causante conforme la correspondiente declaratoria de herederos. e) Los ex clientes que no cuenten con una cuenta bancaria operativa, podrán contactarse a la casilla de correo electrónico tci@coto.com. ar acompañando una copia de su DNI, ante lo cual Coto les brindará las siguientes opciones para el cobro: (i) se le indicará una sucursal a la cual podrá presentarse a cobrar el dinero o (ii) podrá indicar la cuenta de un tercero, para lo cual deberá presentar una nota con firma certificada autorizando la transferencia en cuestión en favor de la cuenta de un tercero e informando los datos de la cuenta correspondiente. f) Los pagos correspondientes a los ex clientes o herederos de éstos que se contacten según lo informado en los puntos d) y e) se realizarán dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente al mes en que hayan remitido a Coto a la información correspondiente para realizar el pago. g) Si quiere cono-cer el acuerdo y la sentencia homologatoria ingresar al sitio www. pin.gov.ar/consulta de causas; como tambien ai siuo nttps://www.a decua.org.ar/. h) Aquellos clientes que desearen apartarse del acuerdo en los términos del artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumi-

76 OFREC.

el seguro de vida. A estas sumas se



la I.G.J.



# CONVOCATORIA AL 67º CONGRESO GENERAL ORDINARIO Y AL 56º CONGRESO EXTRAORDINARIO

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE-, tiene el agrado de dirigirse a Usted, en su carácter de Delegado/a al Congreso de la ATE y por su intermedio a los/as demás Congresales de ese Consejo Directivo Provincial, a efecto de llevar a su conocimiento que en un todo de acuerdo a lo resuelto en reunión de Consejo Directivo Nacional y en el marco de las normas estatutarias, se convoca a los Delegados/as Congresales de los Consejos Directivos Provinciales al Congreso Ordinario.

# CONVOCATORIA AL 67º CONGRESO GENERAL ORDINARIO

A los efectos de la presentación de credenciales se cita a los/as Congresales a las 10.00 hs. del día 30 de mayo de 2024 en el Teatro Margarita Xirgu ubicado en la calle Chacabuco 875 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

- 1- Apertura del Congreso
- 2- Designación de la Comisión de Poderes y sus resoluciones
- 3- Elección de Autoridades
- 4- Lectura y consideración del Acta anterior 5- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas periodo 2023
- 6- Consideración de Memoria y Balance del año 2023
- 7- Designación de 2 (dos) Congresales para firmar el Acta
- 8-Clausura

# CONVOCATORIA AL 56º CONGRESO EXTRAORDINARIO

A los efectos de la presentación de credenciales se cita a los/as Congresales a las 13.00 hs. del día 30 de mayo de 2024 en el Teatro Margarita Xirgu ubicado en la calle Chacabuco 875 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1- Apertura del Congreso
- 2- Designación de la Comisión de Poderes y sus resoluciones 3- Elecciones de Autoridades
- 4- Informe político
- 5- Plan de Acción
- 6- Compra y venta de propiedades
- 7- Designación de 2 (dos) Congresales para firmar el Acta
- 8- Clausura

MIRTA INES MATHEOS Secretaria Administrativa

RODOLFO AGUIAR Secretario General

LICITACIONES



SECRETARIA DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA PUBLICA LICITACIÓN PÚBLICA Nº22/2024

dor contarán con un plazo de veinti-

cinco (25) días corridos para mani-

festarse por escrito en tal sentido".

"ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO"

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: \$ 10.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 02/05/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 06/05/2024 09:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR



Inmuebles

Clasificados 45



clasificados.clarin.com

# ENCONTRÁTU PRÓXIMO Okm

CLARÍN CLASIFICADOS MUCHAS RESPUESTAS.



Publicá Online.

receptoriaonline.clarin.com



# Publicá en una Receptoría.

Contá con el mejor asesoramiento en tu receptoría más cercana. Encontrala en receptorias.clarin.com



Autos

# **Clarín**grilla

Nº 20.074 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Samuel Daniel.

| _  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

#### **Definiciones**

1 ► Estado independiente, al noreste de Centroamérica, capital: Belmopán; 2 ► (Miguel de ~) Filósofo y escritor español, uno de los pensadores españoles más destacados de la época moderna (1864-1936); 3 ► Arg. Cesto para echar papeles inservibles; 4 ► Suavizar, dulcificar la voz; 5 ► Tratado breve y elemental de un oficio o arte; 6 > Perder valor una moneda en el mercado libre de dinero; 7 ► Volver a elegir; 8 ▶ Que tiene rejas; 9 ▶ Lima de cerrajero de grano muy fino; 10 ► Hice notar los defectos de algo o de alguien; 11 ▶ Bot. Cada una de las flores de corola tubulosa que forman parte de una cabezuela; 12 ▶ Vendedor de maní; 13 ▶ Guiar un vehículo; 14 ► Árbol abundante en hojas; 15 ► Descomponer un artefacto separando las piezas de que se compone; 16 ▶ Persona que tiene por oficio hacer o vender muebles; 17 ▶ Prótesis dental, sostenida en una estructura metálica, directamente sobre un maxilar; 18 ► Aristocracia, gente emparentada con los monarcas; 19 ► Ciudad situada en Cisjordania, cerca del río Jordán, en Palestina; 20 ► Mineral silíceo con algo de agua, lustre resinoso, traslúcido u opaco, duro, pero quebradizo y de colores diversos.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - bas - be - be - ble - car - ce - cir - có - con - cri - cu - da - de - de - do - do - du - e - en - flós - fron gir - im - ja - je - lar - le - le - li - lla - lo - lo - luar ma - mar - mo - mu - mue - na - ni - no - ó - pa - pa pe - plan - qué - re - re - re - ri - ro - ro - ro - sar - se so - tar - te - ti - ti - u - va - za.

# Sudoku

Nº 6.767

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico |   |   |   |   |   |   |   | _   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 4     |   |   |   |   |   |   |   |     |
|       | 9 |   |   |   |   | 1 |   | 7   |
|       | 8 |   |   |   |   | 2 | 9 | 15  |
|       | 5 |   | 7 |   | 4 | 9 |   | 3   |
| 1     |   |   |   |   | 3 | 4 | 6 | 5   |
|       |   |   |   |   |   |   | 7 | ıs. |
|       |   | 6 |   | 9 | 8 | 5 | 4 |     |
|       |   |   |   | 1 |   |   |   |     |
| 5     |   | 3 |   |   |   |   |   |     |

|     |   |   |   |   |   |   |   | 5 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   | 8 | 7 |   |   | 9 |   |
| 6   | 5 | 9 |   |   |   |   |   | 3 |
|     |   | 1 | 7 |   |   |   | 4 |   |
|     |   |   | 3 |   | 6 |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   | 1 |   | 9 |
|     |   | 2 | 9 | 4 |   |   |   |   |
|     | 3 |   |   |   | 2 |   |   |   |
| - 1 |   | 5 |   |   |   | 3 |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| DESCON-<br>FIANZA<br>OBSOLETO,<br>ANTICUADO | <b>→</b>          | RELATIVAS<br>AL GABALLO<br>ELEMENTO<br>DE PESCA | <b></b>                      | LITIO<br>QUE OCURRE<br>POR LA<br>MAÑANA | <b></b>                                   | APÓCOPE<br>DE NORTE<br>SÓLIDA.<br>RÍGIDA | <b></b>            |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>-</b>                                    |                   | ¥                                               |                              | ¥                                       |                                           | +                                        |                    |
| TRONCO DE<br>LA VID<br>PENSAR,<br>CAVILAR   | <b>→</b>          |                                                 |                              |                                         | PATRIA DE<br>ABRAHAM<br>USARÁ EL<br>ARADO | <b>→</b>                                 |                    |
| -                                           |                   |                                                 |                              |                                         | *                                         |                                          | CALMAR.<br>APLACAR |
| HOGUERA                                     |                   | SACER-<br>DOTES<br>DISFRUTABA                   | <b>→</b>                     |                                         |                                           |                                          | 1                  |
| <b>L</b>                                    |                   | +                                               |                              |                                         |                                           | HIJO DE<br>DÉDALO                        |                    |
| PATADA<br>DEL                               | ESPOSO DE<br>ISIS | <b>→</b>                                        |                              |                                         |                                           | +                                        |                    |
| ANIMAL                                      | HERRUMBE          |                                                 | VIENE A<br>LA VIDA<br>RADIÁN | <b>&gt;</b>                             |                                           |                                          |                    |
| POCO<br>COMÚN<br>JOROBA                     | <b>*</b>          |                                                 | <b>*</b>                     |                                         | PLATA<br>ABREV. DE<br>IDEM                | <b>→</b>                                 |                    |
| <b>→</b>                                    |                   |                                                 |                              | CÓLERA.<br>FURIA                        | <b>→</b>                                  |                                          |                    |
| EL QUE<br>PRACTICA<br>LA<br>NATACIÓN        | <b>→</b>          |                                                 |                              |                                         |                                           |                                          |                    |

# Soluciones

# Sudoku Nº 6.766

#### Básico

| 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 |
|   |   |   |   |   |   | 6 |   | 8 |
| 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 |
|   | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 9 |

| Av | anz | ade | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 4  | 6   | 3   | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2  | 8   | 5   | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| 1  | 9   | 7   | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 8  | 2   | 4   | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 7  | 5   | 9   | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 3  | 1   | 6   | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 |
| 9  | 3   | 1   | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 6  | 7   | 2   | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 5  | 4   | 8   | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 |

# Claringrilla Nº 20.073

...y un estadista en las próximas generaciones (conclusión). Noel Clarasó. Escritor español.

| 1  | Α | Y | E | R |   |     |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| 2  | Q | U | 1 | R | Ó | F   | A | N | 0 |
| 3  | 1 | N | Т | 0 | Х | 1   | С | Α | R |
| 4  | R | E | Т | R | 1 | В   | U | 1 | R |
| 5  | E | S | Т | A | М | E   | N | Т | 0 |
| 6  | Α | Т | 1 | R | Α | N   | Т | Α | R |
| 7  | М | A | Т | U | S | A   | L | É | N |
| 8  | 1 | D | E | 0 | G | R   | Α | М | Α |
| 9  | C | 1 | N | С | E | L   | Α | D | 0 |
| 10 | E | S | C | 0 | N | D   | 1 | Т | E |
| 11 | Α | Т | Α | R | E | A   | D | 0 | S |
| 12 | L | Α | В | 0 | R | Α   | В | L | E |
| 13 | D | E | F | R | Α | U   | D | Α | R |
| 14 | U | N | D | É | С | U   | P | L | 0 |
| 15 | A | L | Q | U | 1 | Т   | R | Á | N |
| 16 | P | A | N | Т | 0 | М   | 1 | М | Α |
| 17 | E | S | C | E | N | Α   | R | 1 | 0 |
| 18 | E | P | 1 | С | E | N   | Т | R | 0 |
| 19 | 0 | R | С | Α | s | . 7 | - |   |   |

# Solución Autodefinido

Horizontales. Perimido, cepa, Ur, meditar, curas, fogata, Osiris, coz, nace, raro, Ag, giba, ira, nadador. Verticales. Recelo, orín, red, gozaba, hípicas, rad, matutino, Li, arará, id, dura, Icaro, nor, sosegar.



# Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$ 6.999,90 - Genios \$ 1.500,00 -Revista Ñ \$ 1.500,00 - Arquitectura \$ 1.500,00 - ELLE \$ 3.000,00 - Prescolar Genios \$ 2.500,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2,499,90 - Autos de Colección \$9,999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$5,999,90 - ELLE Cocina \$2,000,00 -La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$ 2.000,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90.

# Edición del día

Edición de 60 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 60 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

# "Ignorar la educación es quitarles libertad a las personas"

Con mucha tristeza veo que, a pesar del cambio de gobierno, seguimos perdiendo oportunidades para desarrollar conocimiento como principal recurso para refundar el país, destruido por más de 100 años de gobiernos teñidos de ideologías y faltos de patriotismo para construir una gran nación. El gobierno del presidente Milei pone siempre como ejemplo a seguir el legado de las generaciones del 37 y del 80, representadas por grandes figuras como Alberdi y Sarmiento por la primera y Julio Roca por la segunda. Una de las características que unen a ambas generaciones y que las distinguen fue la apuesta por la educación pública.

Lamentablemente, veo a este gobierno -lo voté en 2ª vuelta- empecinado en atacar a las universidades nacionales (más allá de las recientemente creadas por los gobiernos peronistas), quitándoles presupuesto, atacar el Conicet en lugar de transformarlo, y bajando a secretaría al Ministerio de Educación. ¿Qué es más importante: tener recursos y materia prima, o tener conocimiento? La respuesta la brindan países como Finlandia (con el desarrollo de tec-



nologías para mejorar la sostenibilidad), Israel (el país más innovador del planeta), Japón (con la calidad de su industria automotriz). Tienen escasos recursos comparados a Argentina, pero crecen gracias a su capacidad para desarrollar e innovar, basados en su apuesta a invertir en el conocimiento como fuente principal de riqueza.

Como ejemplo doy un solo caso y es el de la transición a energías limpias para reemplazar los derivados del petróleo. Tenemos Vaca Muerta y su gas licuado, recurso de la transición a energías limpias;

el litio, materia prima para las baterías de los autos eléctricos. ¿Qué vale más: el gas en boca de pozo o en un barco descargando en Alemania?, ¿el litio en yacimiento o la batería vendida a China para la fabricación de sus autos eléctricos? La respuesta es evidente: el conocimiento agrega valor, por ende, trabajo y nuevas innovaciones. Los recursos se agotan, el conocimiento crece.

Ing. Daniel Roberto Allub dallub55@gmail.com

# La responsabilidad presidencial, cuestionada

Veo con preocupación la falta de responsabilidad, en algunos aspectos, del presidente Javier Milei ante la situación desastrosa que vive Argentina. No comprendo que de 120 días de gobierno haya estado en el exterior casi un mes. ¿A este ritmo, en un año va a estar 3 meses afuera? ¿Nadie lo asesora para marcarle que en los momentos de crisis terminal como la que estamos viviendo, lo mejor que puede hacer es estar cerca de quienes soportan este calvario? Para qué están los cónsules o embajadores. ¿No son representantes de nuestro país con un muy buen sueldo en dólares? Para qué están las reuniones por Zoom.

Por otra parte, alguien lo debería aconsejar para que ordene su partido con decisiones claras para que no ocurran situaciones vergonzosas como la que pasó en la conformación de la comisión de Juicio Político. Me pregunto si con Karina Milei no estaremos frente a una nueva López

Rega. ¿Qué experiencia tiene en lo político la secretaria general de la Presidencia?

Recuerden que en este país "los hermanos sean unidos, porque si entre ellos se pelean los devora el kirchnerismo".

Alfredo Mansur fredymansur@hotmail.com

# Clamor argentino: basta de corrupción e ineptitud

¡Basta de corrupción e ineptitud! Clamor argentino que representó Javier Milei y le valió el merecido triunfo. Merecido no por la genialidad de su campaña o carisma, sino porque el pueblo anhela desesperadamente recuperar la esmeralda no perdida, pero sí arrebatada, denominada moral. En esa actitud y voluntad de búsqueda se encuentra el éxito social de la ciudadanía en su conjunto.

Pagaremos justos por pecadores... sí. Pero el precio bien valdrá la pena al tiempo de sentirnos parte de haber forjado juntos los barrotes de la libertad. Sólidos travesaños metálicos capaces de revertir el pasado y el presente, que pertenecen a esa celda en la que de un lado se encuentra la autodeterminación y sublime albedrío del soberano, manifiesto en el trabajo y la honradez fortalecidos. En su opuesto se ubica "la casta": secta de sindicalistas, "políticos" e integrantes de los distintos poderes estatales, extremadamente incapaces, mezquinos, abusivos, desvergonzados. En fin, mediocres en el más completo y supremo sentido de la palabra.

Aldo Cristian Alí luzyluci@hotmail.com

# Ley Ómnibus y los Fondos de Garantía de Sustentabilidad

La pretensión de incluir los Fondos de Garantía de Sustentabilidad en el proyecto de la Ley Ómnibus actualmente en tratamiento parlamentario es inconstitucional. Toda vez que estos FGS son propiedad de terceros -los jubilados y pensionados- como lo afirmara el Gobierno Nacional ante la Justicia extranjera. En el caso, es de aplicación el art. 17 de la CN "...la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...". Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada.

José Mancera josefmancera@hotmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



15 de abril de 2004

## **HACE 20 AÑOS**

# Néstor Kirchner iniciaba el asalto a las jubilaciones

Veinte años atrás Néstor Kirchner ponía en marcha una de las mayores irregularidades del sistema previsional argentino. A tal punto que su decisión desembocaría en un recordado fallo de la Corte Suprema, conocido como "caso Badaro", que obligaría al Estado a emprender el pago restitutivo de millonarias cifras. Clarín anticipaba en su portada que el Presidente ya había tomado "la decisión política": destinará \$ 100 millones mensuales para la medida, que instrumentaría Roberto Lavagna, ministro de Economía. El titular de Hacienda se inclinaba por un alza de las mínimas, que estaban en \$ 240, hasta un tope de \$300, alrededor de US\$ 100 al cambio de entonces. Lo que nadie suponía sería que ese parche injusto, que dejaba afuera del reparto a aportantes genuinos de toda una vida laboral, sería reproducido por casi todas las administraciones posteriores dos décadas después. Algunos gobiernos, como el de Alberto Fernández, con cierto grado de sofisticación, mediante el pago de bonos adicionales no remunerativos para evitar los juicios.

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











MÁX MIN 9°



MÁX 16°

MIÉRCOLES

14°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### ACTUALIZADAS Por Maitena



# **Pasiones Argentinas**

# El ritual sagrado del psicoanalista

Natalia Zito Escritora

ta, siempre era igual. Cada semana, tocaba el timbre y a los pocos minutos, su voz brotaba desde el tablero del portero eléctrico para decir "bajo" sin necesidad de que yo dijera mi nombre. Después, él tardaba bastante en aparecer y lo hacía siempre acompañado de un paciente distinto. Me gustaba saludar a los otros pacientes, pero eludían mi mirada, con el fastidio de quien quiere salir de incógnito. Una vez en el ascensor, subíamos en silencio, ambos de cara hacia la puerta. Él, ligeramente de espaldas a mí. Yo, en ocasiones, mirando hacia abajo.

uando iba a lo de mi psicoanalis-

En el séptimo piso, él abría la puerta para salir invariablemente primero; y mientras abría la del consultorio, yo cerraba la del ascensor, casi como una coreografía. Su consultorio era, en realidad, un sector a un costado de un gran atelier revestido de bibliotecas, que yo recorría tratando de chusmear todo lo posible, especialmente las manos y cabezas a medio dibujar, hasta llegar a lo que

el propio Freud llamó escenografía: el diván con el sillón del analista detrás, donde también casi siempre era igual. ¿Qué tenés para decir? leía en su mirada en ese instante previo a acomodarme en el diván y perderme en el vaivén del árbol a través de la ventana y en mis palabras, a las que también les llegaba el fin con el sonido del timbre y su posterior "bajo", que ya no era para mí sino para el siguiente.

Al terminar la sesión, nos esperaba la mis-

ma coreografía en reversa, pero un instante antes de llegar al final de la ceremonia, ya con la puerta de calle abierta, me miraba con una ternura resignada en la que parecía decirme: yo tampoco estoy a salvo de este mundo. Creo que esa mirada fue la base principal de su influencia terapéutica.

No voy a contar mi análisis acá, a quién podría importarle. Quiero detenerme en el ritual. Convocar la mirada hacia esa forma repetitiva, predecible y confiable de encuentro. Yo también soy psicoanalista y cuando recibo a mis pacientes también siempre es igual, no es que me lo proponga, ni tenga grandes pensamientos en torno a ello, simplemente ocurre.

"No me cambies las cosas de lugar, me perturba" me han reprochado ante la ausencia o variación de algún adorno. Me interesa esa peculiar y paradójica combinación. El campo fértil para los grandes cambios que favorece el psicoanálisis se gesta en un escenario prácticamente invariable.

El lugar del psicoanalista, por cierto, consiste en estar ahí donde el paciente lo busca, pero en otro lugar. Esa ligera variación, dentro de lo invariable, es la que abre nuevas puertas.

El ritual permite confiar en que cada uno hará lo suyo. Se puede contar, entonces, con el otro, como los actores en el teatro. La escena se arma cuando se puede confiar en que el otro estará allí para escuchar lo que hay para decir: "Hay golpes en la vida, tan fuertes..."

CRIST

Inventos de Leonardo

YO, MATÍAS Por Sendra

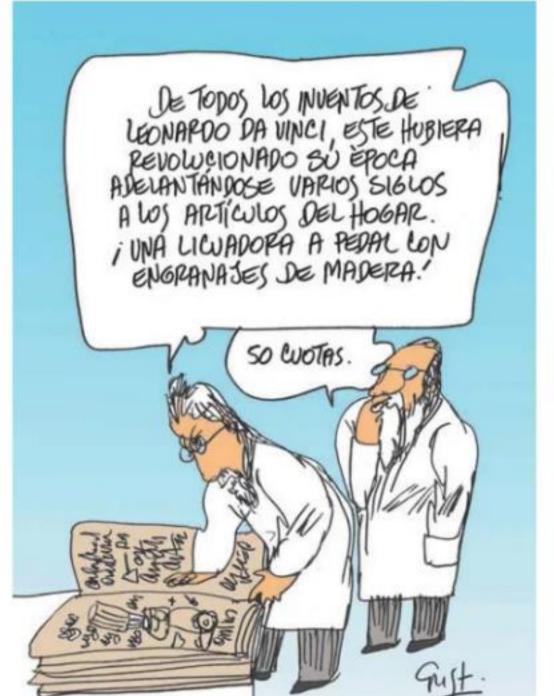







TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

